## EL REVÉS MÁS ELEGANTE DICE ADIÓS

Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, se despide resignado por sus recurrentes problemas de rodilla JAVIER MARTÍNEZ/PÁG.34



Fanatismo y silencio en el País Vasco de la 'normalidad' democrática



## EL#MUNDO

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO XXXIII. NÚMERO: II.957 EDICIÓN NA CIONAL

• Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos (John Fitzgerald Kennedy) •

## Los salarios suben en España un 42% menos que en la UE

► Trabajadores holandeses, griegos y españoles sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo ► Hungría, el país europeo con mayor alza salarial

#### El Gobierno se pone de perfil tras el escándalo de las orgías de Rubiales

El tío y ex jefe de gabinete del presidente de la Federación de Fútbol denuncia que se pagaron con dinero de la entidad

E. URREIZTIETA / O. SUÁREZ PÁG. 32

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

En un entorno de creciente inflación, los salarios en España subieron un 42% menos que en la Unión Europea, lo que sitúa a nuestro país como el quinto de los 28 miembros con un menor aumento de los sueldos, según publicó ayer Eurostat. Pese a que los salarios se incrementaron un 2,6% interanual en el segundo trimestre del año, se trata de un alza muy inferior a la registrada de media en la UE, del 4,5%, y en la Eurozona, del 4,1%. Los trabajadores holandeses, griegos y españoles son los que sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo; mientras que Hungría tiene la mayor alza salarial. PAG.28



Javier Pulido, padre del niño de Canet (Barcelona), que reclama un 25% de clases en castellano. D. RAMÍREZ / A. PRESS

#### JAVIER PULIDO, PADRE DEL NIÑO DE CANET

## «Tenemos que dar la cara porque el Estado nos ha dejado solos»

El domingo irá a la manifestación de la Escuela de Todos en Barcelona

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA «Símbolo» de la lucha a favor del bilingüismo en Cataluña, Javier Pu-

lido, padre del niño de Canet de

Mar que reclamó en los juzgados un 25% de clases en castellano, denuncia que están luchando los padres «cuando debería hacerlo el Gobierno» y sostiene que «el Govern pone a los directores en la picota y ellos sacan rédito electoral».

PÁGINA 5 / EDITORIAL EN PÁG. 3

## Ucrania se prepara para lanzar una gran ofensiva sobre el Donbás

Rusia concentra sus tropas en la región ocupada de Lugansk ante el inminente asalto en toda la línea del frente de los soldados de Zelenski



Ucrania ha logrado un importante progreso estratégico al hacer retroceder a las fuerzas rusas en el noreste. El ejército ucraniano acecha ya las fronteras de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL). ¿Y si la guerra la estuviera ganando Putin? GENERAL RAFAEL DÁVILA PÁGINA 20 Tras recuperar el territorio perdido en Jarkov, Donbás está a tiro. Los rusos están concentrando sus tropas en esta región ante el inminente asalto de la linea del frente de los soldados de Zelenski, que quiere recuperar todo el país. De momento, Kiev se ha hecho con alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados.

PÁGINAS 18 Y 19



### OPINIÓN



COMENTARIOS LIBERALES

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

#### Mayoría simple, minoría tonta

OBSERVO con horror que el PP de Feijóo y Bendodo vuelve a las andadas, no se sabe si por no perder su tradición de maricomplejines o por darle un balón de oxigeno a Vox, al que le viene estupendamente. Lo que contaba Lamet el otro día, que ya lo había recogido de boca de Teodoro y que es el santo y seña del arriolismo incorrupto, quiero decir, intemporal, es que el PP tiene que buscar un espacio propio y lo más amplio posible, y fraguar alianzas de baja intensidad con los partidos pequeños, léase PNV. El único aliado que realmente le gusta a esta derecha sin ambición y sin cabeza es el PSOE, que hoy se sitúa politicamente entre la ETA y ERC. A diferencia de antaño, el PP tiene a su derecha un partido, tercero en votos y escaños, con el que completa una mayoria absolutérrima que podria hacer un plan de Gobierno serio, de legislatura, para deshacer las fechorias ideológicas de Sánchez y reordenar totalmente la economía, que está fatal.

Pues no. Vuelven con la simpleza, vulgo tontada, que ya les oímos a Casado y antes a Rajoy. A Casado, para sobrevivir él; a Rajoy, para evitar a Rivera; y a Feijóo, por lo visto, para evitar a Abascal. Mejor el PNV, qué duda cabe. Era el aliado fiable en la primera semana de la última legislatura de

> El único aliado que realmente le gusta a esta derecha sin ambición es el PSOE, que hoy se sitúa entre la ETA y ERC

Rajoy que este proclamó tranquila, y duró exactamente eso: una semana. Desde la siguiente hasta hoy, están con Sánchez, Podemos y sus hijos de la ETA. Dice Génova que, amén del PNV, están reanudando relaciones con Anchoas Revilla y Teruel Alpiste. Para esas novias, mejor eunucos.

Aparte del maricomplejinismo
patológico, hay detrás de esta traición a
unos votantes que han demostrado de
sobra que quieren el pacto con Vox y no
perdonan la traición, una idea caciquil de
las elecciones, según la cual antes de
votar se puede decir cualquier cosa y
después hacer lo que a uno le dé la gana.
O sea, que en campaña se puede decir
que ni Sánchez ni Abascal, y luego, si no
quiere Sánchez, Abascal. Podían
aprender del error del PP «catalanista y
cordial» o del de Vox en Andalucía. Pues
tampoco.

Que no vaya Feijóo a la manifestación del domingo en Barcelona es un crimen cívico y un error político. Es apostar por una minoría tonta de Gobierno, en manos de indeseables y con letras de lesa patria a pagar en cada votación. Una alianza sólida es de legislatura, no de temporada. Si Feijóo le hace ascos a Abascal, el favorecido es Vox, y el que pierde es él.

PICASSO partió en dos el arte contemporáneo con un cuadro, Las señoritas de Aviñón (1906), por el que Derain auguró encontrarlo ahorcado detrás de la tela y Braque le acusó de obligar al espectador a beber queroseno. Tenía 25 años. A partir de entonces, aquel español menudo, con la cabeza llena de vientos y una capacidad anticipatoria de augur, se embaldosó el camino hasta llegar a la condición de mito. Ningún otro artista moderno supo hacerse una peana equiparable. Entre la gloria y la penumbra ejerció un excelso sadomasoquismo en cada uno de los espacios de su biografía; y si te fijas, esa violenta corriente es la misma que recorre por dentro su pintura.

Murió hace 50 años y la excitación que provoca ha crecido más, ensanchando el apetito frenético de algunos millonarios por poseer un trozo de su obra. Picasso fue un tipo turbio de genialidad imbatible y con un instinto depredador que se ocupó por igual de extraer el último jugo a hombres y a mujeres. A unos por desafío y competencia. A las otras por una condición neolítica de macho sincopado

que se duerme con suaves ronquidos después de devorar a la última víctima de su fascinación o su capricho.

Este aniversario activa una revisión de su obra y de su vida. En los artistas no siempre coinciden una y otra. En algunos casos es mejor dejarlas correr en paralelo. Conozco a poetas miserables capaces de articular un verso sublime. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, lo dijo bien el otro día: «Queresente a la obra de un tipo nacido a finales del siglo XIX. El sujeto será un indeseable, pero su pintura está contaminada del mejor asombro. En Picasso no cabe batalla cultural (juguete de la derecha ociosa) ni cancelación posible (peligro de la izquierda sulfúrica). Picasso fue lo que fue: de comunista a sátiro. En lo primero, quizá, Dalí acertó: «Picasso es pintor, yo también; Picasso es co-

#### **CABO SUELTO**

#### ANTONIO LUCAS



Picasso

mos presentar a Picasso tal como es. Y esto exige no esconder facetas de su vida que hoy pueden ser contestadas. Aunque creo que la grandeza de su obra se sobrepone a otras consideraciones». Según quién mire, la pintura de Picasso ganará o perderá el combate de la perspectiva contemporánea. El exceso está en aplicar una moral de premunista, yo tampoco». En lo segundo, sin duda, resulta hoy pingajo. Pero qué dificil (cada vez más) disfrutar de algunas cosas del arte, de la cultura, sin tener que mirar a los lados esperando la penalización beata por incumplir con el lamento reglamentario ante una obra sublime que, ihoguera!, no salió de las manos de un ángel violáceo.

#### RICARDO





A MUCHOS de los propios y a casi todos los extraños, el anuncio hecho por Feijóo de que el PP va a enarbolar la bandera del «constitucionalismo catalanista» para salir del pozo electoral en el que está metido en Cataluña, les dejó descolocados e intentando descifrar el significado último de sus palabras. No era para menos. El catalanismo político ha sido desde sus origenes con Almirall un concepto discutido y discutible por su contorno difuso y fronterizo con el nacionalismo. Hasta el punto de que lo reivindican el PSC, ERC, el colauismo y los restos de Convergência que no están tan chiflados como para integrarse en la banda de Puigdemont y Borràs.

Dichosamente, Feijóo despejó pronto el debate en tomo a su «constitucionalismo catalanista» con el anuncio de que no participará este domingo en la manifestación que se celebra en Barcelona, organizada por la entidad Escuela de Todos, para reclamar que el español deje de ser una lengua residual en el sistema educativo catalán. Pero que sí enviará a Gamarra como delegada plenipotenciaria, confirmando

tanto el boicot de Génova 13 a la reacción de las entidades cívicas frente al apartheid lingüístico impuesto por la Generalitat, como que el prometido «nuevo PP» se parece, en lo peor, al viejo. El de siempre.

Equivocada decisión que recuerda al vergonzante intento del Gobierno de Rajoy, con llamadas presionando a Societat Civil Catalana, de evitar la manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017, cionalismo que practicó durante su mandato Rajoy – igual que el aznariano pacto del Majestic – y que difieren en casi nada respecto a la alianza estratégica de Sánchez con ERC. La premisa de partida es la misma: considerar que la normalización institucional en Cataluña pasa, necesariamente, por la normalización del nacionalismo, como recomiendan siempre a La Monclo a los chicos del Puente Aéreo em-

#### EL ÚLTIMO ESCAÑO

#### IÑAKI ELLAKURÍA



#### Mariano Sánchez Feijóo

decisiva en el placaje al golpe de Estado, al considerar que sería un problema añadido al carajal insurrecto que ya tenía montado en Cataluña.

El recién alumbrado «constitucionalismo catalanista» de Feijóo, por tanto, no deja de ser un regreso a las mismas políticas de contemplación y cambalache con el napresarial, y la aniquilación de aquello que más teme el independentismo: la contestación civil. Eso fue, exactamente, el oasis catalán de Pujol, 23 años de normalizada imposición nacionalista, y lo que aspira a conseguir ERC con Sánchez y lo que garantiza Feijóo con su «constitucionalismo catalanista», si llega a gobernar.

### OPINIC



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECT OR ADJUNT 0: Vicente Ruiz

ADJUNT O AL DIRECTOR: Francisco Pasqual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Estoban Urreiztieta, Maite Rico.



EDIT ORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

91 443 50 00

Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfon o de contacto:

DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez

ADMINISTRADORES: Stofania Bodogni

Nicola Speroni

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sorgio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso Balbino Fraga y Juan González

## La escuela bilingüe nos atañe a todos

EL DOMINGO tendrá lugar en Barcelona la manifestación que la plataforma cívica Escuela de Todos ha convocado para pedir algo aparentemente sencillo: que en los colegios de Cataluña pueda estudiarse en español. No sólo en español, y esto es importante: su apuesta, como la de la mayoría de la sociedad catalana, pasa por un sistema de enseñanza bilingüe, en el cual los alumnos estudien en castellano y en catalán. No se trata de una reclamación caprichosa. En ningún país podría esto calificarse de locura. Tampoco es un mero debate educativo o lingüístico. Hace mucho que el problema de la escuela en Cataluña es una cuestión que afecta de lleno a los derechos fundamentales de los ciudadanos que la habitan, independientemente de su sentimiento de pertenencia, su raza, su origen y su clase social. Que un nino no pueda estudiar ni siquiera un mínimo de horas la lengua oficial y mayoritaria de su país -a menudo su lengua materna, con las derivadas que ello tiene en su rendimiento escolar- es una afirmación que sonaría absurda si no fuera el pan de cada día de miles de familias abocadas a guardar silencio por el riesgo a ser señaladas y convertirse en el enemigo del pueblo.

Una de esas familias es la de Javier Pulido, el padre del niño de Canet de Mar: un caso célebre por el grado de acoso que sufrieron los padres tras reclamar la aplicación del 25% de horario lectivo en español que había dictado un juez. Su calvario y su proeza se resumen en la entrevista que hoy publica este periódico: «Tenemos que dar la cara porque el Estado nos ha dejado solos».

El desamparo institucional de estas familias, sobre todo después de que una vez más el PSC y el Gobierno hayan pactado con el nacionalismo la perpetuación de una inmersión excluyente y fallida, no puede dejar indiferente a ningún líder político constituciona lista. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, asistirá a la manifestación, al igual que su homólogo en Vox, Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo, que ha empleado la palabra «apartheid» y que promete un reparto del 50% entre ambas lenguas cooficiales, no acudirá. Según le explicó el propio Feijóo a Ana Losada, la madre catalana que encabeza la batalla del bilingüismo, su presencia está requerida el domingo en la reunión interparlamentaria que el PP celebrará en Toledo. Es frustrante creer que esa cita sea más importante que una marcha en defensa de los derechos fundamentales. En su lugar será Cuca Gamarra quien se traslade a Barcelona. Lo cierto es que, además, el partido tampoco ha moviliza-

do a sus afiliados ni organizado autobuses desde el resto de España para apoyar una causa insoslayable, que atañe a cualquier demócrata, sea este de izquierdas o de derechas. La lucha por la libertad y el

El propio Feijóo ha denunciado el 'apartheid' en Cataluña

cumplimiento de la ley debena estar por encima de las estrategias partidarias, como la del «catalanismo constitucionalista» con la cual el PP pretende pescar en el caladero del PSC para corregir su mermado respaldo electoral en la región. El fin del apartheid, por utilizar los términos de Feijóo, nos compromete a todos.

#### Tasa a las energéticas con consenso europeo

LA CRISIS energética es de tal calado hoy en Europa que si algo resulta prioritario es que los dirigentes la aborden desde el máximo rigor. Algo que se ha echado en falta en el Gobierno con su anunciada intención de establecer un impuesto a las compañías del sector. Si bien es innegable que conceptualmente Moncloa acertó al poner sobre el tapete la necesidad de fijar algún gravamen en medio de un escenario tan excepcional, se deslizó por la pendiente propagandística y erró en la implementación. Tan es así que ayer la ministra de Hacienda reculó y se abre a modificar un impuesto arbitrario y que atacaba la seguridad jurídica para ajustarlo a la figura que adopte la UE.

La Comisión, entre otras medidas, estudia una tasa del 33% a las empresas petroleras y gasistas que hayan crecido un 20% respecto a la media en los últimos tres años. Se pretende gravar, con carácter finalista, los beneficios extraordinarios de estas corporaciones y no su facturación, como pretendía el Gobierno español. En esta línea, el PP, en boca del mismo Feijóo, ha reclamado siempre a Sánchez con buena lógica que el gravamen repercuta directamente en la bajada de la factura energética del ciudadano y no en las arcas del Estado. Bienvenida sea la rectificación de Mondoa, que en asuntos así mejor haría en sustituir los globos sonda por los acuerdos en Bruselas.

#### GALLEGO & REY

#### PLAN **ENERGÉTICO**



### *èQué sostiene a* Luis Rubiales?

¿QUÉ o quién sostiene a Luis Rubiales en su cargo? Es esta la pregunta que hoy se debe plantear cualquier ciudadano al corriente de los escándalos que rodean al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Y con mayor incógnita tras leer en EL MUNDO que su tío y ex jefe de Gabinete ha declarado ante la Fiscalía que Rubiales organizó fiestas para disfrute de él y de su equipo más directo sufragadas con dinero federativo. El testimonio del familiar ante el Ministerio Público es de carácter voluntario -un hecho que le presupone mayor credibilidad-y también confirmaría que su sobrino habría mandado espiar al

presidente del sindicato Asociación de Futbolistas Españoles. Se trata esta de una práctica a la que Rubiales parece tener cierta querencia, puesto que es la misma que empleó contra el periodista de este diario Esteban Urreiztieta para intentar averiguar cuál había sido la fuente que había permitido que salieran a la luz los Supercopa Files, las gestiones urdidas con Gerard Piqué para celebrar la competición en Arabia Saudí y vincular el contrato a comisiones millonarias.

Cada minuto que Luis Rubiales se mantiene -o lo mantienen– al frente del organismo que gobierna el fútbol español en todos sus estamentos ahonda en el descrédito de la institución y de nuestro deporte. Debe aquí ponerse el foco en el silencio que retumba alrededor de su figura. El más clamoroso es el de la estructura que representa a la RFEF por todo el territorio nacional, que conforma la Asamblea que tiene la competencia de cesar al presidente. Desde aquí apelamos a la conciencia moral de los dirigentes autonómicos para que tomen sin dilación dicha determinación. Se contribuiría así de paso a alejar la sombra que persigue al organismo desde la época del ex presidente Angel María Villar: que no se ha limpiado el entramado clientelar plagado de irregulares, incompatibilidades, opacidad y colusión de intereses.

Sobre ello debe pronunciarse también, y con contundencia, el Gobierno. En cambio, ha elegido ponerse de perfil. Sabemos que son varios los asuntos que conectan al Ejecutivo con Rubiales a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). Las guerras intestinas entre La Liga, el CSD y la RFEF han dado lugar a alianzas e intereses cruzados, como ha demostrado la reciente polémica con la huelga de árbitras. Y recordemos que el propio Rubiales intercambió mensajes personales con el presidente Sánchez para tratar de recabar su apoyo. Son estos, en fin, síntomas de la necesidad de renovación, de que urge en el fútbol nacional una transición hacia la transparencia y la ética.

## **ESPAÑA**

## «El objetivo debe ser el PSC, no CiU»

 El «catalanismo» de Feijóo tensiona al PP y se alzan voces pidiendo atraer al votante socialista desencantado por su dependencia de ERC
 Vox y Cs se movilizan más que los 'populares' para la marcha en favor del español del domingo

#### JUANMA LAMET MADRID

La manifestación que el próximo domingo ha convocado en Barcelona la asociación Escuela de Todos servirá de termómetro de la implicación de los partidos autodenominados «constitucionalistas» en la defensa del uso del castellano en las aulas catalanas y contra las políticas lingüísticas diseñadas por el secesionismo.

Los líderes de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y Vox, Santiago Abascal, van a acudir a la cita, y sus formaciones se van a rodear en la movilización no sólo de militantes y simpatizantes

de Cataluña, sino, también, de otras autonomías, sobre todo de la Comunidad Valenciana. El PP tendrá una implicación menor, en términos relativos, que la de sus rivales de bloque, ya que Alberto Núñez Feijóo no podrá acudir a la manifestación al tener que clausurar la reunión interparlamentaria de su partido, en Toledo. Y, además, los populares no planean apuntalar su presencia con cuadros de otras regiones.

En sustitución de Feijóo acudirá Cuca Gamarna junto a Dolors Montserrat, portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo y número uno en las quinielas del partido para desembarcar en el PP de Cataluña, bien como candidata a la Alcaldía de Barcelona, bien como dirigente regional. Las acompañará la dirección autonómica del PP y algunos de los parlamentarios

con más galones se han ofrecido para acudir.

Al contrario que Vox o Cs, el PP sólo ha convocado a sus afiliados catalanes. El PPC les ha enviado correos electrónicos, y Alejandro Fernández, presidente de los populares de esta comunidad, tuiteó el 5 de septiembre: «El domingo 18 iré a la manifestación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña a favor del bilingüismo, para defender los derechos de todos [en mayúsculas en el mensaje] los catalanes y rechazar una Cataluña convertida en un protectorado sin ley (con la complicidad del PSOE)».

Lo que están pidiendo los populares de esta comunidad es que su partido «no parezca dubitativo» en su defensa del español en las aulas. Por eso reclaman una ofensiva nacional de apoyo, a pesar de que el «cónclave interno» de Toledo vaya a eclipsarles.

Hay que remarcar que esta convocatoria de la sociedad civil es importante para el PP no sólo por referirse a una de sus principales banderas políticas, sino, también, porque se produce en un momento en el que en el seno del partido se está produciendo un debate sotto voce sobre el alcance de la apuesta de Feijóo por el «catalanismo».

Y, también, porque crecen las voces críticas con la ausencia de una agenda de medidas constitucionalistas claras. Sobre todo, después de que el partido abandonase abruptamente la propuesta de Libro blanco para Cataluña, que se anunció en mayo de 2019 y nunca ha llegado a plasmarse por escrito. «Es cierto que el tema lingüístico es uno de los que genera más debates en el PP. Hay pluralidad de opiniones, pero de momento el modelo lingüístico de Cataluña tiene seis sentencias en contra y el gallego, cero», asegura un dirigente del PP de Cataluña. «Genera mucho más debate el catalanismo que la cuestión lingüística», reconoce.

Este es el diagnóstico, mucho más acerado que hace un veterano con galones del PP: «Hemos dado tantos tumbos en Cataluña que los nuestros se han liado. Hemos dejado el constitucionalismo en manos de Cs y el voto útil, a Salvador Illa (PSC)». «El catalanismo hay que explicarlo mejor, porque suma» si se ciñe al sentimiento regionalista y no entra en el «marco sentimental que quieren imponer» los independentistas. «No hay que ocupar el espacio de la antigua Convergência, sino el del PSC, que ha dejado vacío el espacio del voto útil por su dependencia [nacional] de ERC», añade.

La semana pasada, en Tarragona, Feijóo fue categórico en un discurso que causó cierta sorpresa entre los cuadros del partido en Cataluña: «El PP defenderá el constitucionalismo catalanista hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir trabajando desde el catalanismo constitucional para volver a la cordialidad social y a la reconstrucción económica e institucional que Cataluña merece».

Entre los barones del PP, cunde la opinión de que el problema es la «ambigüedad» del mensaje, que les recuerda al del PSC que ellos mismos criticaron. Y añaden que lo que debe hacer Feijóo es «explicar mejor cuál es su modelo para Cataluña». «¿Qué es el catalanismo? Si es estar

en la inclusión con el resto de España, sin entrar en las derivas nacionalistas irracionales, estamos todos a favor», juzga uno de los presidentes regionales del PP. «Si lo que quiere decir Feijóo es recuperar el seny, un regionalismo cordial como el gallego, puede tener éxito», añade otro dirigente autonómico.

«Hay que ocupar el espacio de quienes salieron a la calle contra del independentismo» el 8 de octubre de 2017, en Barcelona, añade otro dirigente territorial. En ese sentido, Feijóo ha comenzado una operación para reconectar con los principales nodos de poder de la sociedad civil catalana. Su primer acercamiento ha sido con las pymes (Cataluña es la autonomia en la que este colectivo es más numeroso), estrechando lazos y

compartiendo propuestas con la patronal Pimec. No en vano, en Génova creen que el discurso de Feijóo «entra mucho mejor» que el de Casado en el amplio espectro empresarial catalán, y quieren explotarlo. No sólo con las apelaciones al «bilingüismo cordial», sino con un pie en la identidad y otro en el pragmatismo gestor.

En Cs quieren que la manifestación por el cumplimiento de las sentencias sobre el uso del castellano en las aulas sirva de revulsivo. «La manifestación y su reivindicación son una prioridad para Ciudadanos y el partido se implicará en lograr la máxima participación sobre todo en Cataluña, pero también en el resto de España», señalan fuentes de Cs.

Ciudadanos estará representada en Barcelona, además de Inés Arrimadas, por Edmundo Bal y líderes autonómicos como los de Aragón y Baleares. En comunidades como-Aragón y Valencia se han organizado viajes de afiliados para sumarse a la marcha.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se fotografía con una simpatizante en una visita reciente a Tarragona. TAREK/PP

## El PP permitirá la elección de la lengua en la escuela valenciana

NOA DE LA TORRE VALENCIA El debate sobre el modelo lingüístico en la escuela está también lejos de cerrarse en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular trabaja ya en su propia propuesta de plurilingüismo con la que aspira a cambiar a partir de 2023 el sistema que implantó el tripartito de izquierdas en 2018, no sin antes sufrir un calvario judicial que frenó el primer intento de favorecer el valenciano frente al castellano como lengua vehicular en las aulas. El «principio irrenunciable» del PP, por el contrario, pasará por acabar con el actual «modelo único» y por respetar la exención del valenciano en

las zonas castellanohablantes. PSOE, Compromís y Unidas Podemos pactaron una ley que acabó en la práctica con el sistema de líneas educativas que venía funcionando con los anteriores gobiernos populares y que, básicamente, consistía en que las familias elegían si preferían una enseñanza en castellano o en valenciano.

La idea ahora, según confirman fuentes del PP de Carlos Mazón a este diario, es devolver a las familias la «libertad de elección». Es decir, la posibilidad de decidir entre castellano o valenciano y, además, con posibilidad del inglés como lengua vehicular sin un tope de horas. Con la actual normativa, la presencia del inglés oscila entre un 15 y un 25% del horario lectivo. Educación fijó en paralelo un mínimo del 25% para las dos lenguas cooficiales, si bien la

ley se marca como objetivo superar la mitad del tiempo lectivo en valenciano. Eligen los centros.

El planteamiento del PP es el de un «trilingüismo real», según las fuentes consultadas, que ponen el a cento también en el incumplimiento por parte de la Administración de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. En ellas, el Alto Tribunal dictaminó que debe haber una presencia equilibrada de castellano y valenciano en horas y en asignaturas.

A juicio del Partido Popular, el mínimo del 25% de valenciano incumple por otro lado en las comarcas castellanohablantes la Ley de Uso y Enseñanza de Valenciano, que permite la exención.

#### JAVIER PULIDO

Padre de un alumno de la escuela Turó del Drac de Canet. Es un «símbolo» de la lucha a favor del bilingüismo, aunque cree que «es muy triste ya que no es por mis méritos sino porque los demás me han atacado». Estará presente en la manifestación de la Escuela de Todos en Barcelona

## «Hay miedo a represalias y no se denuncia la imposición del catalán»

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

El padre del niño de Canet que ganó en los juzgados recibir el 25% de clases en castellano, en la escuela Turó del Drac, hace unos días protagonizó su bautismo mediático, tras declarar en los juzgados de Barcelona por el acoso en redes sociales que sufrió su familia por parte del independentismo. Ahora da la cara para llamar a participar en la manifestación el domingo contra el «abuso de poder» de la Generalitat.

Pregunta. – Usted decidió dar un paso al frente y reclamar el 25% para su hijo en los juzgados y meses después aparece en los medios

Respuesta.— Estoy a favor del bilingüismo, no en contra de la inmersión. Mi propósito de año nuevo fue intentar que la gente perdiera el miedo en el que estamos instalados muchísimos catalanes. Me incluyo, yo también tengo miedo, es muy válido tenerlo, pero algunas personas nos enfrentamos a él. Lo hago ahora, ya que no veía un momento oportuno para hacerlo antes. No me aportaba nada, no quería ningún protagonismo y caían chuzos de punta cuando se conoció el caso de mi hijo.

P.- ¿Se han sentido solos?

R.- Solos no hemos estado, pero públicamente nadie de nuestro circulo cercano ha salido a defendernos, ya que estamos instalados en el miedo. Por detrás, en la intimidad, te dan un golpecito en la espalda y se interesan por tu caso. Es verdad, aunque no reconforte tanto, que hemos recibido mucha solidaridad de otros sitios de Cataluña y España. Si hubiera sabido lo que me esperaba, a veces pienso que no hubiera seguido este camino, encontramos mucho odio. Ahora bien, si lo sopesas bien, también recibimos mucha solidaridad de muchos sitios y eso es algo muy bonito. Y me ha dado la oportunidad de hablar con personas que nunca pensé que conocería. Ser el «padre de Canet» me ha otorgado un estatus que me abre un montón de puertas. Mi mujer no lo ve así. Si ella pudiera rebobinar, no escogería esa vía. A mi me pasa que no sé agachar la cabeza. Cuando estás en una situación así puedes agachar la cabeza o te enfrentas a esa injusticia.

P.- ¿Cómo está su hijo?

R.- Los niños son esponjas y lo perciben todo, como la tensión que arrastras por el trabajo. Él no sabe lo que sucede, no se entera del concepto en sí, pero se huele que pasa algo. Eso sí, en los momentos más duros, como el puente de la Constitución, con 5 años, que recibiamos la primera ola de odio y no

sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando, viviendo mucha tensión, en un par de ocasiones el niño le dijo a su madre: «¿eres feliz?». Ahí saltaron las alarmas y empezamos a actuar diferente.

P.- ¿Y en la escuela?

R.- En la escuela no ha notado nada, y se lo agradezco a los maestros. Este curso ha repetido con la profesora del año anterior y es algo que me relaja y tranquiliza.

P.– ¿Qué le llevó a reclamóa judicialmente el 25%?

R.– Al iniciar la escolarización de mi hijo me puse en contacto con la directora para hablar sobre el proyecto lingüístico del centro, ya que lo

#### **APOYO**

«Nadie de nuestro círculo salió a defendernos ya que hay mucho miedo»

#### **GENERALITAT**

«Alzaron las banderas contra los 'colonos' y 'fascistas' y soltaron a su jauría»

#### BILINGÜISMO

«Estamos a favor del bilingüismo, no en contra de la inmersión»

#### **NUEVA LEY**

«El Govern pone a los directores en la picota y ellos sacan rédito electoral»

consideraba ilegal. Ella le costaba rebatirme los argumentos cuando le enseñé lo que dicen las leyes y acabó afirmando que harían lo que dijera la Generalitat. Como la administración no me dio lo que pedía, acudí a los tribunales. Era el años 2019, con el centro de Barcelona ardiendo por los políticos presos. Mucho follón, por eso pensamos que en vez de ir solos debíamos buscar más gente para hacer la reclamación. Entonces empecé a preguntar a otros padres que pensaban como yo en el colegio y les explicaba las diferentes medidas a tomar. Me sorprendió que tenían muy poca información, no sabían que el castellano empezaba a introducirse en la escuela a partir de primero y solo en las clases de lengua española. En los tres primeros años de escolarización ni eso, es entero en catalán. Reuní a unas 15 familias interesadas en saber sus derechos, y contacté con Ana Losada, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), para que les informara de la situación.

P- ¿Y qué pasó?

R.- Se rajaron todos, siempre por algún motivo. Uno no era mosso, o que trabajaba en la administración catalana... pero en realidad era por miedo. La gente no se siente con el valor suficeente para reclamar sus derechos y yo tampoco entonces quise ir solo. Fue después de la pandemia, cuando el niño volvió al colegio en 2021 y con la situación más calmada en Cataluña, cuando decidimos pedirlo. Pensamos que no pasaría nada, pero por cuestiones de calendario, al tocarnos ser el siguiente recurso después de que adquiriese firmeza la sentencia del TSJC del 25% que obligaba a toda Cataluña, tuvimos más protagonismo. Estoy convencido de que en la Generalitat dijeron «tenemos que ir a por él» y decidieron alzar las banderas contra los colonos, fascistas, terroristas y

otro decia que su mujer era maestra

otras cosas que me llamaron. Soltaron a su jauría.

P.– ¿Les contactó la Generalitat?

R.- Nadie, sólo a través de la directora el Sindic de Greuges, que pidió ponerse en contacto conmigo. Pero entonces yo estaba en contacto con el Defensor del Pueblo y me pareció más apropiado hablar con Ángel Gabilondo.

P.- ¿Se siente abandonado por el Estado en esta lucha?

R.– Sí, como toda la vida, pero no por este Gobierno de España,

sino por todos los que ha habido. Esta situación se podría haber evitado y, como no se ha hecho, aquí seguimos, siendo los padres los que tenemos esta lucha. Cuando quien debe hacerlo es el Gobierno de España ya que no se cumple la ley. La triste aritmética parlamentaria, tal y como está establecida deja al estado de derecho en entredicho por un mercadeo cogido por pinzas y se presiona así al Gobierno. Creemos que el PSC está de nuestro lado, cuando a veces ni eso, y muchos de sus votos son gente del cinturón rojo que no es nacionalista. Por eso hubo mucha abstención en las anteriores elecciones.

P.- Ahora el colegio ya no imparte el 25% tras las directrices de la Generalitat a principios de curso

R.- El día antes de empezar el curso, a las diez de la noche, recibí un correo en el que me decian que por instrucciones del Departament no daban las clases en español. Me presento a las 9 del día siguiente y le pregunté a la directora qué cambió. Me dijo que fue el Departament, así que le dije que ella era la responsable de lo que pasa en el centro. Le expliqué que tenía consecuencias penales y que yo iba a ser una apisonadora, no iba a parar, ya que el Govern pone a los directores en la picota y sacan rédito de su acción con

votos. Se exponía a una inhabilitación, aunque al final le dije que no iba a ponerle ninguna querella, ya que en este caso no queria cargarme su carrera profesional por conseguir mis derechos.

P.– ¿Por qué anima a ir a la manifestación del domingo en Barcelona?

R.- Es igual que no tengas hijos para ir. Lo que hace la Generalitat es un abuso de poder de ese servicio público que es la educación para instrumentalizarla y así conseguir «un sólo pueblo, con una sola lengua». Ya no se esconden, lo dicen abiertamente. Podemos decir que eso es un abuso de poder, no tienen la potestad de usar la enseñanza para sus intereses políticos, quieren vertebrar la sociedad catalana en torno al catalán cuando la sociedad es como es, no pueden modificarla.



MARGA CRUZ/ARABA PRESS

#### **ESPAÑA**



El consejero Joan Puigneró y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la reunión del Gobierno catalán. QUIQUE GARCÍA/ EFE

## Puigdemont empuja a la coalición ERC-JxCat al borde de la ruptura

#### Junts exige a Aragonès una hoja de ruta independentista y coordinarse en el Congreso

IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA La coalición que gobierna la Generalitat se tambalea por el pulso in-

ralitat se tambalea por el pulso interno entre ERC y JxCat, agravado tras la división provocada por la manifestación independentista de la Diada a la que no acudió el presidente, Pere Aragonès, ni ningún consejero republicano.

Especialmente beligerante con sus socios se está mostrando el presidente fugado Carles Puigdemont, en teoría alejado de la sala de mandos de JxCat, pero todavía alzando una voz que es escuchada y obedecida en el espacio postconvergente. Puigdemont está junto a la ex presidenta Laura Borràs presionando a JxCat para romper la alianza de gobierno si los republicanos no acceden a sus exigencias: que Aragonès asuma un calendario de ruptura con el Estado que contemple un referendum de independencia, pactado con el Ejecutivo central o unilateral, en 2023. Así como la creación de un Estado Mayor que fije el rumbo independentista de forma autónoma al día a día de la Generalitat, y que asimismo coordine la acción de los grupos parlamentarios de ERC y JxCat en el Congreso. Algo a lo que los republicanos se oponen.

La creación de este órgano fuera del Govern salvaguardaría al Ejecutivo de Aragonès de las pugnas partidistas, según apunta JxCat.

La estrategia de tensar la cuerda la tomaron Puigdemont y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en una reunión a finales de agosto, según desveló La Vanguardia, y en la que también participa la ex presidenta del Parlament Laura Borràs, especialmente dolida con ERC por haber forzado su expulsión de el cargo institucional después de ser imputada por corrupción por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Otra de las peticiones de Junts es volver a la mesa de negociación Estado-Generalitat, de la que se excluyeron al considerar que era una pérdida de tiempo. Un movimiento que les dejó fuera de la toma de decisiones y que durante estos meses ha ayudado a ERC a afianzar la imagen de partido «serio y de gobiemo».

En este clima enrarecido, las cúpulas de ambas formaciones se reunieron el miércoles después del desencuentro entre la ANC y Pere Aragonès, al rechazar este la propuesta de la entidad separatista de declarar de forma unilateral la independencia en el segundo semestre de 2023.

La posibilidad de que ERC y JxCat rompan tiene partidarios y detractores en los dos partidos. Entre los republicanos, el sector de Oriol Junqueras, en su mayoría fuera del núcleo duro del Govern, ve en este divorcio la manera de dejar, al fin, de depender de los ex convergentes y explorar una alianza de izquierdas con el PSC y los

#### ERC sopesa recuperar al PSC y a Colau como aliados y reeditar el tripartito

#### La división se extiende en la propia JxCat entre radicales y pragmáticos

Comunes de Ada Colau. Reeditando una suerte de tripartito. En cambio, el entorno de Aragonès, un político que tiene la prudencia como divisa, no ve con buenos ojos abrir una crisis de gobierno. «Aunque no le falten ganas, Aragonès no va a expulsar a JxCat del Govern», aseguran fuentes republicanas.

Asimismo, el espacio postcovergente también está dividido entre el sector más pragmátrico, la mayoría procedente del Pdecat, como Jordi Turull, Josep Rull y Xavier Trias, y que prefieren llegar a las decisivas elecciones municipales de mayo de 2023 estando dentro de la Generalitat, y el sector más radical que representa Puigdemont, Borrás y Joan Canadell.

Motivo por el que nadie descarta que la división cristalice en ruptura antes en JxCat que la Generalitat. Todo depende de la suerte judicial que corra Borràs y de lo que
decida el TJUE sobre la inmunidad europarlamentaria de Puigdemont. El retorno del ex president a
Cataluña agitaria el tablero político y podría forzar un adelanto
electoral. Por el momento y mientras se aclara el horizonte de Puigdemont, ERC y JxCat, socios pero
sin embargo enemigos, persisten
en sus escaramuzas.

#### PUJOL TIENE UNA LESIÓN CEREBRAL

El ex presidente de la
Generalitat Jordi Pujol
evoluciona bien del ictus
por el que fue intervenido
en el hospital de Sant Pau
hace unos días tras
ingresar de urgencias,
aunque sigue en
observación. Por el
momento, está
consciente, puede hablar



Jordi Pujol. JAVIER BARBANCHO

e inició la ingesta de comida. Sin embargo, continuará ingresado esta semana para valorar su

estado neurológico. La resonancia cerebral confirmó una lesión en la región temporal izquierda. Esta zona corresponde al territorio distal de la arteria cerebral media izquierda, donde se hallaba la oclusión que fue tratada el pasado lunes mediante tratamiento endovascular. Pujol seguirá ingresado en observación y comprobar la evolución de su salud, aunque su vida no corre riesgo.

#### UN EX CARGO DE ERC DECLARA POR CORRUPCIÓN

El Juzgado de
Instrucción número 1
de Barcelona citó a
declarar al ex conseller
de ERC Xavier Vendrell
y al alcalde de Cabrera
de Mar (Barcelona)
Jordi Mir (JxCat) por
tráfico de influencias en
un proyecto urbanístico
y otro educativo en una



Xavier Vendrell. EM

finca denominada 'Villa Bugatti' en este municipio. El juez quiere acelerar una de

las investigaciones abiertas en 2020 cuando estalló la 'operación Volhov' que acabó con la detención de Vendrell. También fue arrestado el actual consejero de Educación Josep González-Cambray, precisamente por su posible vinculación con el proyecto urbanístico de Cabrera cuando era director general del Departament y dar un supuesto trato de favor a Vendrell.

7





José Antonio Griñán, cuando presidía la Junta de Andalucía, en un acto junto a la que fue su consejera de Sanidad, María Jesús Montero. JORGE ZAPATA / EFE

## Montero calienta el indulto a Griñán echando mano del voto discrepante

PP y Unidas Podemos coinciden en rechazar el perdón: «El PSOE busca autoindultarse»

#### MARISA CRUZ MADRID

En las filas socialistas del Gobierno ya han empezado a preparar el
terreno para hacer pasar con el
menor daño político posible la píldora del indulto a quien fue presidente del PSOE y de la Junta de
Andalucía: José Antonio Griñán,
condenado por el Tribunal Supremo a seis años de prisión y 15 de
inhabilitación por su participación
en el fraude masivo de los ERE.

La pretensión que calientan los socialistas choca ya con la opinión no sólo del primer partido de la oposición, el PP, sino también con la de sus socios menores en el Gobierno, Unidas Podemos.

La ministra de Hacienda, ex consejera de la Junta de Andalucía durante el mandato de Griñán y actual vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha empezado a pavimentar la senda de la medida de gracia para su antiguo jefe y compañero de partido argumentando que la sentencia que lo condena «pone en evidencia que no se ha enriquecido personalmente, es decir», añadió, «que no ha habido ningún lucro personal por parte de ninguna de las personas imputadas ni tampo co un enriquecimiento del partido político al que ellos se dirigian».

El argumento de que José Antonio Griñán «no se llevó ni un duro» es ampliamente repetido en las filas del PSOE a modo de eximente pese a que el delito de malversación no implica inevitablemente el haberse enriquecido personalmente con ella.

Igualmente, Montero insistió en que la sentencia del Supremo viene acompañada de un voto particular firmado por dos magistradas de los cinco miembros del tribunal. En este voto discrepante del fallo se viene a señalar que no ha quedado demostrado que Griñán y Manuel Chaves conocieran y participaran de la trama delictiva dedicada a desviar y repartir arbitrariamente fondos destinados a los parados para crear una red clientelar favorable al PSOE andaluz. Es a este argumento al que se agarra la número dos de los socialistas para empezar a sustentar la justificación de un previsible indulto.

En opinión de la ministra de Hacienda, José Antonio Griñán «ya asumió consecuencias políticas dimitiendo como presidente de la Junta de Andalucía».

También la ministra de Justicia, Pilar LLop, tanteó el argumento del voto discrepante. Lo hizo con más recato que su compañera de Hacienda pero, como ella, no dudó en citarlo como elemento clave a la hora de decidir sobre el perdón al condenado.

LLop recordó que no hay plazos para decidir sobre los indultos, e hizo hincapié no sólo en que la sentencia es «muy prolija», sino también en que dos de los cinco

#### La 'número dos' del PSOE insiste en que el condenado no se lucró personalmente

#### Podemos rechaza que la gracia del indulto se aplique en casos de corrupción

magistrados han emitido voto discrepante con el fallo.

La posibilidad de que finalmente se indulte a Griñán cuenta ya con la oposición de los dos principales partidos que se sitúan a la izquierda y a la derecha del PSOE, Unidas Podemos y el PP, el primero socio de Gobierno y, el segundo, bandera de la oposición.

Los morados han expresado su posición a través de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, para quien la prerrogativa del indulto -exclusiva del Ejecutivo-«no está para casos como éste». O lo que es lo mismo: no debe aplicarse para condenados por corrupción. La opinión de UP, partido que forma parte del Ejecutivo, anticipa un nuevo choque en el seno del Gobierno puesto que la gracia del indulto es otorgada por el Rey a propuesta del Ministerio de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros.

Por su parte, el PP se anticipa a la decisión que pueda tomar Sánchez dando por hecho que será favorable al perdón y advierte ya que lo que pretende el PSOE es «indultarse a sí mismo».

## Un ex alto cargo en la sala que ejecutará el fallo

Pedro Izquierdo fue secretario general de Justicia de la Junta con Chaves, Griñán y con Susana Díaz

En febrero de 2007, una bola y el azar adjudicaron a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla el enjuiciamiento de la primera de las piezas en las que se troceó el caso de los ERE y la más importante, la que tenía que determinar si el procedimiento utilizado para

dar esas ayudas era o no legal. En

el banquillo se iban a sentar los ex

CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otra veintena de ex altos cargos del PSOE.

Esa bola y el azar eligieron, precisamente, la sala que presidía el magistra do Pedro Izquierdo, que había formado parte de los gobiernos de Chaves, de Griñán y hasta de Susana Díaz. Más aún, Izquierdo fue elegido para presidir el tribunal y para ser el ponente de la sentencia, algo que finalmente no ocurrió no porque se abstuviese, sino porque la recusación del PP, que ejercía la acusación, lo impidió.

Sin embargo, quince años después, la Sección Primera de la Audiencia sevillana que él sigue presidiendo tiene de nuevo en sus manos el destino inmediato de los condenados, incluida la entrada en prisión de Griñán, condenado a seis años de cárcel en una sentencia confirmada ya por el Tribunal Supremo y, por lo tanto, firme.

Izquierdo era alto cargo del gobierno socialista de la Junta solo dos años y medio antes de que la macrocausa de corrupción llegase a la Audiencia, a su sala y a su mesa. Algo más de se is años estuvo desempeñando el cargo de Secretario General para la Justicia, un puesto con rango de viceconsejero y para el que fue nombrado cuando Chaves aún era presidente, en el año 2008, en el que permaneció cuando Griñán accedió a la Presidencia y aún estuvo dos años más después de que Susana Díaz llegase al Palacio de San Telmo. Fue en 2014, con el fiscal Emilio de Llera como consejero de Justicia, cuando fue relevado.

Pese a haber trabajado para los dos ex presidentes a los que iba a juzgar, Izquierdo no tuvo la menor duda a la hora de asumir las riendas del macrojuicio, dudas que sí



La ministra de Justicia, Pilar Llop, con su predecesor en el puesto, Juan Carlos Campo. ÁNGEL NAVARRETE

## Ninguno de los 145 indultos de Sánchez ha sido por corrupción

Sólo los condenados por el 'procés' y 4 traficantes igualan o superan la pena a Griñán

#### MANUEL MARRACO MADRID

Desde el primer consejo de ministros que celebró un viernes 8 de junio de 2018 hasta el que tuvo lugar el pasado martes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido 145 indultos. Ninguno de ellos ha afectado a delitos de corrupción.

Conforme a los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los últimos cuatro las medidas de gracía nunca han eliminado o conmutando penas por malversación o prevaricación, los dos delitos atribuidos al ex presidente andaluz por el caso de los ERE. La excepción, con todas sus peculiaridades, fueron los indultos del procés. En cuatro de los casos, al delito principal de sedición le acompañaba la malversación. En cuanto a la prevaricación, no hay indulto que la mencione en la última etapa de gobierno socialista.

La lista de delitos que sí se han indultado es muy variada: robos, tráfico de drogas, acceso a datos reservados, falsedades documentales, homicidio... pero en ningún caso entran en alguna de las nueve categorías de delitos que el Consejo General del Poder Judi-

cial (CGPJ) califica como corrupción. Los más graves, por la pena que se pueden acarrear, son los de malversación y cohecho. De hecho, en la lista de 44 presos que hay actualmente por corrupción, estos dos delitos aportan el grueso de la cifra.

Además de no haber indultado hasta ahora por delitos de corrupción, tampoco es nada habitual que la medida de gracia afecte a penas especialmente elevadas. Una vez que rebasan los cinco años de prisión, entran en la categoría de graves del Código Penal.

Entre los 145 indultos de la etapa de Sánchez, solo los del procés y otros cuatro vinculados al tráfico de drogas igualan o superan los seis años y dos días de prisión impuestos a José Antonio Griñán.

Para encontrar un indulto por malversación hay que remontarse a 2013. También entonces estuvo relacionado con el socialismo andaluz. El Gobierno del PP libró de prisión a un cargo del PSOE de Sevilla que había hecho uso personal de vehículos que estaban embargados. La beneficiada, María Dolores Mateos Sánchez, era responsable de Política Municipal y Relaciones Vecinales en la Ejecutiva socialista de la Agrupación de Sevilla Este. Al frente de la agrupación estaba Ramón Díaz, que ha declarado como imputado en numerosas ramas del caso ERE y que finalmente ha sido exonerado.

En cuanto a la prevaricación, el otro delito impuesto a Griñán y otros acusados de los ERE, la última vez que apareció en un real decreto de indulto fue en 2017. Entonces el Gobierno popular libró de prisión y de perder su plaza a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota (Cádiz). La alcal-



Medidas degracia. Son las que ha acordado conceder el Gobierno socialista en lo que llevamos de año.

desa del PP no fue indultada y acabó entrando en prisión por los encargos irregulares para confeccionar el material para las fiestas.

El ministro de Justicia en esas fecha, Rafael Catalá, defendió esos indultos. «No creo en absoluto que se pueda calificar de delito de corrupción», dijo, en una línea similar a la que en el entorno socialista se sostiene ahora en defensa del indulto a Griñán.

Junto al ex presidente andaluz, que ya lo ha hecho por medio de su familia, otros nueve condenados a prisión podrían solicitar la medida de gracia. Cuatro de ellos, esgrimiendo que como el ex presidente andaluz dos magistrados del Supremo tampoco han apoyado su condena por malversación. Si así fuera y el indulto se produjera antes de final de año supondria una fuerte subida de los concedidos por el Gobierno en 2022. Hasta la fecha, solo han sido 18, una cifra por debajo de los 50 otorgados el año pasado.

No es fácil obtener un indulto, como reflejan los datos que semestralmente ofrece el ministerio de Justicia, que tramita la práctica totalidad de las peticiones (Defensa también examina algunas). En la segunda mitad del año pasado, por ejemplo, el departamento que dirige Pilar Llop examinó un total de 1.744 expedientes. Solo cinco concluyeron en indulto.

tuvieron sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia, que dieron la razón al PP y apartaron del juicio de los ERE al ex alto cargo al entender que concurría en su caso la causa de abstención o recusación del artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de «tener interés directo o indirecto en la causa o pleito».

Ahora, una vez que el Supremo se ha pronunciado y ha avalado, con algunos matices, la mayor parte de la sentencia que dictó la Audiencia sevillana –incluida la pena de cárcel para Griñán– el asunto vuelve al órgano judicial que pre-



side Izquierdo, que es el competente para tramitar la última fase de este procedimiento, la ejecución de la resolución, incluido el cuándo y el cómo los condenados a cár-

Pedro Izquierdo, cuando se sorteó el juicio. EFE cel deberán ingresar en el centro pen i t e n c i a r i o correspondiente.

En principio, según señalaron fuentes del Tribu-

nal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la recusación que le impidió presidir el juicio le afecta también para la ejecución de la condena, pero resulta que de los tres magistrados que formaron parte del tribunal solo queda una, Pilar Llorente, lo que va a obligar a formar un nuevo grupo cuya composición debe decidir la sala que él preside.

Las «dudas sobre la imparcialidad» de Pedro Izquierdo que le apartaron del juicio de la pieza politica de los ERE llevaron al ex alto cargo a abstenerse de intervenir en otras piezas de la macrocausa durante algún tiempo, pero este mismo año el presidente de la Sección-Primera dio por finiquitado ese periodo y regresó al caso, en concreto al cuarto juicio este año.

## Tezanos avala la ofensiva del PSOE para desacreditar a Feijóo

El CIS contradice todas las encuestas y coloca de nuevo al PSOE por delante del PP

#### ALVARO CARVAJAL MADRID

El CIS que dirige José Félix Tezanos desbanca al PP como el partido más votado y vuelve a colocar al PSOE como el ganador de las elecciones generales con 0,7 puntos por encima de los populares. De este modo, vuelve a contradecir todas las encuestas privadas publicadas, que ahora marcan de media una intención de voto del 31,1% para el PP y del 24.4% para el PSOE.

Julio fue el primer mes en el que el CIS dibujó un sorpasso del PP. Sin embargo, esto apenas ha durado los dos meses de verano –en agosto no hay sondeo–. El barómetro de septiembre pone al Partido Socialista en una intención de voto del 29,2% y dibuja una bajada del PP hasta situarlo en el 28,5%.

Comparados con el sondeo anterior, estos datos significan que los socialistas crecen en un punto mientras que los populares habrían caído en 1,6 puntos. En total, Pedro Sánchez remontaría 2,6 puntos para situarse de nuevo como ganador.

Tezanos avala desde el CIS la ofensiva emprendida desde Gobierno y el PSOE para desacreditar a Alberto Núñez Feijóo. Un plan que se plasmó de una manera expresa por parte del presidente del Gobierno en el reciente debate entre ambos celebrado en el Senado. Ahora el presidente del CIS da la razón a esa estrategia de Moncloa y Ferraz y sitúa el escenario político tal y como estaba antes de las elecciones andaluzas. Así, pone fin al efecto Feijóo —que le ha hecho crecer des-

#### UN 'SORPASSO' DE SÁNCHEZ AL PP QUE SÓLO EL CIS VE

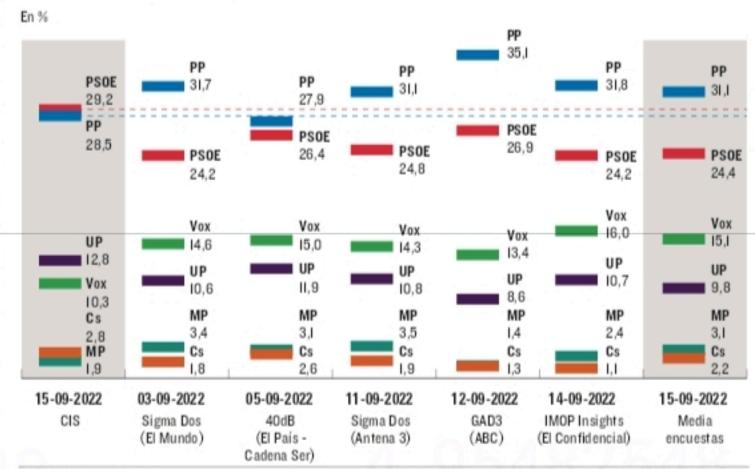

FUENTE: Elaboración propia.

A. Matilla / EL MUNDO

de su nombramiento como presidente del PP– y da por amortizado el impacto que pudo tener en el conjunto de España la victoria por mayoría absoluta de Juanma Moreno y el descalabro de las izquierdas.

El efecto de estos comicios lo admitió hasta el CIS en julio cuando puso por primera vez al PP como ganador de unas elecciones generales con una ventaja respecto al PSOE de casi dos puntos. Un 30,1% le daba a los populares por un 28,2% a los socialistas. Esos datos hoy para el CIS están dados la vuelta.

En cuanto al resto de partidos, el barómetro de septiembre sitúa a Vox en uno de sus resultados más bajos desde 2019, con un 10,3% de intención de voto. Continuaría, así, con una caída que comenzó tras la llegada de Feijóo y que se habría acelerado después de las elecciones andaluzas. Para el CIS estaría

perdiendo ahora un tercio del electorado que consiguió en 2019.

El otro socio de Gobierno, Unidas Podemos, cae ligeramente hasta el 12,8%. Mantiene una tendencia de estancamiento a pesar de que Yolanda Díaz es la ministra más popular. Pero eso no se refleja en una mejor perspectiva electoral para la coalición morada, que ve cómo pasa el tiempo y no rentabiliza su paso por el Ejecutivo. Por su parte, Ciudadanos, que está inmerso en su refundación y viene de desaparecer en Andalucía, experimenta un crecimiento de un punto, hasta alcanzar el 2.8%.

La recuperación del PSOE que afirma el CIS se produce a la vez que el mismo barómetro recoge diversos datos que, a priori, no son nada buenos para el Gobierno. En voto directo, es decir la respuesta espontánea de los ciudadanos, señala que un 22% apuesta por el PP y un 20,9% por el PSOE. Lo mismo sucede cuando se conjuga la combinación de vo-

#### ALBERTO CASERO SE VUELVE A EQUIVOCAR

Otro desliz. Alberto Casero, el diputado del Grupo Popular que entregó al Gobierno uno de sus mayores triunfos legislativos al permitir con su voto erróneo aprobar la Reforma Laboral, volvió a equivocarse ayer.

A favor de investigar al PP. En esta ocasión, Casero apoyó telemáticamente con su voto la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre las actuaciones ilegales del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

to más «simpatía política». El PSOE obtiene un 23,8%, en tanto que el PP alcanza el 24,3%. Tras someter ambos datos bajo la cocina, Tezanos infiere que los socialistas están en ventaja respecto al PP por 0,7 puntos.

Por otra parte, hay casi un 70% de españoles que considera que la situación económica es «mala» o «muy mala». De esta opinión es casi un 53% del electorado socialista. Por contra, sólo un 20% es optimista.

## La ampliación de la OTAN divide al Gobierno

Los ministros del PSOE votan a favor y los de Unidas Podemos se abstienen; IU vota en contra, menos Garzón

#### M. CRUZ / Á. CARVAJAL MADRID

La pertenencia de España a la OTAN, el papel de los aliados ante la guerra en Ucrania y la demanda de adhesión a la Organización Atlántica de Suecia y Finlandia volvió a poner de manifiesto ayer las brechas que existen en el seno del Gobierno en cuestiones de Estado como la política Exterior y la de Defensa.

El Ejecutivo se dividió a la hora de votar plasmando negro sobre blanco en las actas del Congreso la disparidad irreconciliable de sus posiciones. Los miembros socialistas del Ejecutivo votaron a favor de ratificar el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, en tanto que los ministros morados optaron por la abstención aunque a alguno de ellos el cuerpo le pida el voto en contra.

En el debate parlamentario los

planteamientos de fondo de unos y otros fueron nitidos. Para el PSOE, la ampliación de la Alianza es un «éxito» que pone de manifiesto el que países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia buscan, frente a la amenaza de Putin, «seguridad, libertad y paz y no ataques, amenazas y conflicto». Una petición de entrada, la de ambos países nórdicos, ante la que España no tiene sino «el deber moral de apoyar». Los socialistas espetaron a sus socios en el Ejecutivo que, en casos como este, frente a la guerra, «no se puede ser ni equidistante ni frivolo ni ingenuo».

Por el contrario, el representante de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Gerardo Pisarello, replicó que «Europa no está haciendo nada para parar el despropósito» de la guerra en Ucrania y «confía todo a la es-



Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. EUROPA PRESS

calada militarista». «Si Europa no asume que hay que buscar una salida negociada es porque ha capitulado ante los intereses de EEUU». «Que Finlandia y Suecia tomen la decisión que quieran», dijo Pisarello, «pero no será en nuestro nombre».

El grupo parlamentario de Unidas Podemos se negó a apoyar la ampliación de la OTAN aunque lo hizo, a su vez, dividido entre las dos posiciones de sus principales integrantes. Por un lado, los diputados adscritos a Podemos y los comunes decidieron abstenerse para no abrir una brecha aún mayor con el PSOE en este asunto al que el Gobierno se ha comprometido internacionalmente.

Sin embargo, los parlamentarios de Izquierda Unida (IU), a excepción del ministro Alberto Garzón, apostaron por votar en contra. Así lo hicieron el ex secretario de Estado Enrique Santiago y los diputados Miguel Ángel Bustamante, Roser Maestro y José Luis Bueno, mientras que el coordinador federal de IU siguió la pauta general de todos los ministros de UP, es decir, la abstención.

Fuentes de IU informaron de que ambos posicionamientos se decidieron y debatieron en el seno de la dirección federal de la formación. Y restaron relevancia a la diferenciación entre socios de UP en el sentido de su voto, enmarcando dentro de la «total normalidad y entendimiento entre las distintas formaciones que lo integran y atendiendo a sus protocolos de funcionamiento».

## Abascal marca distancias con Macarena Olona

Desvela que ya no milita en Vox y recalca que es «muy importante que pase el tiempo»

#### ALVARO CARVAJAL MADRID

Macarena Olona es una herida abierta en Vox. Su marcha de la política, un mes y medio después de consumarse, todavia no se sabe explicar convincentemente desde el propio partido. Y para los principales dirigentes se ha convertido un asunto terriblemente incómodo de abordar. Lo demostró ayer de manera expresiva Santiago Abascal, cuando reaccionó con un atronador silencio, primero, y dubitativo, después, a la pregunta sobre cuáles eran las razones que habían precipitado el abandono de su candidata en Andalucía. Lejos de exponerlas, el líder de Vox marcó distancias y desveló que ya no era militante de la formación.

«Para ser abogado del Estado no puedes estar afiliado a un partido y ella vuelve a la Abogacía del Estado», señaló en una entrevista en EsRadio, en la que, de esta manera, dio a conocer que la marcha de Olona también se había plasmado en su baja como militante.

Ella fue hasta el mes de julio uno

de los referentes más destacados de Vox y la baza de la cúpula para torcer el brazo al PP para formar en Andalucía el primer un gobierno de coalición. Aquella operación fracasó y ella sorprendió unas semanas después anunciando que abandonaba la política por problemas de salud.

Desde entonces los dirigentes de Vox han tenido problemas para explicar esa ruptura. Pues ésa ha sido la consecuencia de la primera gran crisis interna de la formación. Porque si bien Vox ha sido un partido salpicado de encontronazos en los últimos años, la realidad es que la inmensa mayoría han sido de ámbito local o de personas poco relevantes. Sólo está el precedente del ex juez Francisco Serrano -también en Andaluciapero su salida fue todo un alivio para los de Abascal porque iba por libre. Tampoco tenía peso político en las decisiones que se tomaban.

El caso de Olona es diferente porque se trata de una figura de la primera línea y con alta influencia en los votantes de Vox. De hecho, ella



ESCRACHE Y CARGAS EN GRANADA. El paso de Macarena Olona por la Universidad de Granada provocó ayer cargas policiales por la protesta de cientos de personas para sabotear una conferencia que la ex dirigente de Vox logró impartir finalmente tras lanzarse literalmente contra los manifestantes que bloqueaban la puerta de acceso. EM

sigue interactuando con ellos desde las redes sociales o en las primeras apariciones públicas desde que comunicara que la enfermedad no era tan grave como se presuponía y que estaba lista para recuperar la normalidad. La cuestión es que la dirección de Vox, que siempre ha controlado el mensaje de manera exclusiva y uniforme, tiene por primera vez un elemento externo que le hace competencia. Hasta el punto de que Abascal salió ayer al paso de la posibilidad de que funde un nuevo partido. «No creo que esté pensando en eso».

En todo caso, lo sustancial estuvo en los silencios de Abascal al hablar de ella. Y en el distanciamiento que marcó: «Es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera».

Sobre su comportamiento, como presumir de una foto con Mario Conde, dijo: «No soy capaz de explicar muchas cosas. Una vez que una persona abandona Vox, no puedo juzgar qué es lo que hace».

Abascal sí fue explícito al recalcar que es importante que «pase el tiempo» para que ella pudiera regresar a Vox, donde dijo que tiene las «puertas abiertas». Enmarcó ese hipotético retorno a seguir vinculada con Andalucía. Pues –remarcó el presidente de Vox–tenía un compromiso «muy serio» con los votantes de «permanencia y entrega». «Yo creo que es

muy importante que pase el tiempo. El tiempo lo cura todo», dijo.

Entretanto, Olona sigue multiplicando sus apariciones. Ayer acudió a la Universidad de Granada para dar una conferencia que desató las protestas de colectivos de estudiantes, que se manifestaron en la Facultad de Derecho con mensajes como «Fuera el fascismo de la universidad». Cientos de personas participaron en el escrache pero finalmente ella consiguió acceder a la sala después de lanzarse literalmente contra los que bloqueaban la puerta. En ese caos la Policia, que la escoltaba, y la seguridad del centro abrieron un hueco que le posibilitó entrar.



12 EL MUNDO. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### **ESPAÑA**

## «Jamás se ofreció ayuda jurídica a los adolescentes»

La jefa de Menores de Ceuta detalla a la juez cómo se violó la ley en los retornos de 2021

#### GEMA PEÑALOSA MADRID

La advertencia de la jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, de que las devoluciones de adolescentes a Marruecos no cumplian la legalidad fue la nota discordante en la estrategia de la Delegación del Gobierno, diseñada y amparada según dijo su responsable por el Ejecutivo central, para ejecutar las repatriaciones sin los correspondientes protocolos en el verano de 2021. El sumario del caso que investiga una juez revela que la decisión se tomó en Madrid a sabiendas de que contravenía la ley.

Palomo se sentó ayer ante la magistrada y, durante más de tres horas, detalló la manera en la que se vapuleó la normativa y cómo fue apartada de los procedimientos cuando mostró su desacuerdo de manera rotunda. La responsable de Menores contó a la instructora que «jamás» se pidieron informes jurídicos ni se hizo un informe de vulnerabilidad de los menores ni

tampoco se les ofreció el asesoramiento que contempla la normativa. Además, Antonia Palomo especificó que ni siquiera se les llegó a entrevistar, por lo que no se pudo constituir formalmente la tutela.

La investigación judicial –en la que están imputadas por prevaricación la representante del Gobierno central en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno María Isabel Deu– tiene su origen en la crisis fronteriza que vivió Ceuta cuando, en abril de 2021, Marruecos alentó y permitió la entrada irregular de más de 10.000 personas para escenificar su enfado con España por haber acogido al líder del frente Polisario Brahim Ghali. En agosto, se produjeron los retornos de los menores.

Palomo se opuso firmemente a a quel procedimiento, por lo que fue apartada de sus funciones. La ONG Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC fue quien interpuso la denuncia tras las repa-



EFE

ALCALÁ HONRA A LAS VÍCTIMAS DE ETA. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió ayer en la localidad madrileña el acto de homenaje a las víctimas de ETA. La ofrenda contó con la presencia de los familiares de víctimas y con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.

triaciones y la Fiscalía la impulsó tras hacerla suya y concluir de manera tajante que hubo irregularidades. «En un Estado de Derecho no caben atajos», advirtió el Ministerio Público. En el mes de julio, la magistrada abrió diligencias al considerar que había indicios suficientes de delito en la actuación de ambas políticas. La ONG L' Escola, junto a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ejer-

ce la acusación popular en el caso. Las declaraciones de Palomo coinciden con las que la vicepresidenta de Ceuta realizó ante la Fiscalía en diciembre y, la semana pasada, ratificó ante la magistrada. Según Deu, España expulsó a los menores sin saber quiénes eran sus familias ni adónde iban a ir una vez fuera de España. «No me constan quiénes eran las familias de origen», indicó. En la misma compa-

recencia, precisó que nunca tuvo acceso a la documentación a pesar de haberla pedido. El sumario desgrana cómo el Ministerio del Interior estuvo al corriente. Incluso, según apunta, hubo órdenes directas del ministro Fernando Grande-Marlaska para ejecutar la estrategia. «Por indicación del Ministro del Interior se ruega se proceda a efectuar el retorno», indicaba en un correo electrónico.

## 'Casting' para Madrid: ¿Llop, Robles, Bolaños...?

Ferraz descarta a las dos aspirantes locales mientras se filtran nombres de ministros como alternativa

#### RAÚL PIÑA / MARTA BELVER MADRID

La dirección nacional del PSOE ha decidido retras ar hasta diciembre las primarias para la elección del candidato al Ayuntamiento de Madrid en contra del criterio de la federación regional, que quería que se celebraran dentro del calendario ordinario fijado para principios de octubre. En la práctica, esta decisión implica que la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, no será finalmente quien dispute la Alcaldía a José Luis Martinez-Almeida en mayo de 2023 y que en los próximos meses se buscará una alternativa.

Además, hay malestar en varios ministerios porque se están filtrando nombres de ministros como posibles cabezas de la lista municipal de la capital, entre ellos los titulares de Defensa, Margarita Robles, de Justicia, Pilar Llop, y Presidencia, Félix Bolaños. Las fuentes consultadas por EL MUNDO aseguran que tal opción no está contemplada por los implicados o aludidos.

Tanto en el Gobierno como en el seno del PSOE hay sectores que expresan su malestar con estas quinielas porque consideran que el único efecto que se produce es, además de poner en la picota a esos ministros, debilitar la futura candidatura. En todo caso, la decisión última, como todos esgrimen en el Ejecutivo y el partido, será de Pedro Sánchez.

Junto a Madrid, la otra excepción en el retraso de las primarias que podría afectar al Ejecutivo es la de Las Palmas de Gran Canaria. En La Moncloa y en Ferraz dan por hecho que la candidata allí será la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque ello no implica que tenga que renunciar a la cartera inmediatamente, sino que puede compatibilizarla unos meses con su condición de candidata y después renunciar al cargo para la campaña como hizo su predecesor, Salvador Illa, en las últimas elecciones catalanas.

González nunca se ha llegado a postular oficialmente como candidata a la Alcaldía de Madrid, aunque tampoco ha ocultado que legustaría ser la alcaldesa de la ciudad en la que nació. Persona de la máxima confianza de Pedro Sán-

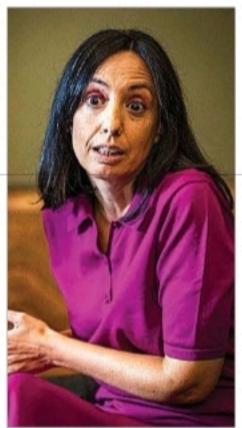

Mercedes González, BERNARDO DÍAZ

chez, su nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid en marzo de 2021 fue interpretado como el escaparate para su proyección como aspirante a conquistar el Palacio de Cibeles.



Mar Espinar, JAVI MARTÍNEZ

De esta forma el PSOE rectificaba su estrategia apostando por alguien de la casa -ya que la carrera política de González se había forjado como concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento- tras los fracasos estrepitosos de los paracaidistas que se han sucedido en las distintas convocatorias de elecciones en la capital. El último fue el del ex seleccionador de Baloncesto Pepu Hernández, quien cosechó el peor resultado de la historia para los socialistas en una plaza que se les resiste desde 1989.

En Ferraz han cambiado ahora de opinión porque ven una «ventana de oportunidad» en Madrid con un alcalde popular que, según los análisis internos del partido, acusa el «desgaste» por las polémicas del intento de espionaje al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de los comisionistas que se llevaron seis millones de euros por su intermediación en la compra de mascarillas durante la pandemia. A esto se suman las expectativas de «recuperación del espacio progresista» que en 2019 dio su voto a Manuela Carmena.

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, apuntó ayer que el candidato al Ayuntamiento de la capital será «un hombre o una mujer de reconocido prestigio en la ciudad». En este perfil no encaja tampoco la actual portavoz en el Pleno municipal, Mar Espinar, que no había dicho abiertamente que fuera a presentarse a las primarias, pero tampo co se había descartado.

13

¿Quiere que su marca crezca? Empiece por un gesto pequeño. Este sello en una factura marcará la diferencia. Millones de compañías de todo el mundo entienden lo que significa: que el cobro de la operación está cubierto por uno de los seguros de crédito más empleados del mundo. Lo tenemos en muchos idiomas. También en el que hablan sus clientes. Por muy lejos que estén.

www.creditoycaucion.es

900 401 401



 $Cobertura\ de\ impagos\cdot Respaldo\ para\ el\ crecimiento\ rentable\cdot As esoramiento\ en\ internacionalizaci\'on\cdot Garant\'ias\ para\ contratos\ p\'ublicos$ 

Vientos en contra, recaídas globales, vértigo.

Use este sello para avanzar. FACTURA 3,260,25

#### **ESPAÑA**



Presentación de la brigada pesada en el campo de tiro Casa Boyero del centro de adiestramiento de San Gregorio. JAVI MARTÍNEZ

## El campo de maniobras más grande de Europa, listo para los ucranianos

Zaragoza acogerá durante un mes a 19 oficiales que aprenderán a usar las armas donadas

MARINA PINA MADRID

El Centro de Adiestramiento de San Gregorio ultima los detalles para el entrenamiento intensivo que durante un mes va a ofrecer a militares ucranianos. El próximo lunes aterrizará en la Base Aérea de Zaragoza un A330 procedente de Polonia con 19 oficiales ucranianos en su interior. Los militares pasarán un mes entero en Zaragoza, donde recibirán formación en el manejo del material que España ha donado a Ucrania.

En concreto, los oficiales aprenderán a manejar baterías antiaéreas y vehículos de transporte oruga acorazados M113, conocidos como TOA y capaces de trasladarse por terrenos irregulares, de los que España enviará 20 a Ucrania. El país ya cuenta con algunos de estos acorazados, con los que avanzan en la reconquista de terrenos ocupados por Rusia.

El Ministerio de Defensa ha elegido finalmente el Campo de San Gregorio para formar a los militares por varios motivos, entre los que han primado la cercanía al hospital Militar de Zaragoza –donde ya se ha asistido a 600 militares ucranianos heridos en el conflicto- y que es el mayor campo de maniobras de España y Europa, con 34.000 hectáreas y 108 kilómetros de perímetro. No es la primera vez que España hace este tipo de formaciones en territorio nacional. En San Gregorio ya han recibido instrucción tropas de otros países como Malí o Irak. Según ha confirmado este diario, el grupo de oficiales pasará todo el mes alojado en San Gregorio, como hacen todos los batallones que se forman en ese campo de maniobras. Sobre el terreno disponen de habitáculos acondicionados que funcionan como comedor o garitas, también existe la posibilidad de dormir en tiendas de campaña, pues se intenta que la formación sea lo más parecida a las condiciones exteriores.

El Centro de Adiestramiento de San Gregorio depende del Mando de Adiestramiento y Doctrina que a su vez responde directamente ante el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. En el programa que han diseñado para los militares participarán el Ejército de Tierra y el del Aire. Miembros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, dependiente del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, serán los encargados de llevar a cabo la instrucción del manejo de los misiles tierra-aire Aspide, que también donará España. Por otro lado, soldados del Ejército de Tierra les enseñarán la conducción y los detalles técnicos de los TOA.

Fue este diario quien adelantó que España formaría a militares ucranianos en Zaragoza. El pasado miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo una valoración positiva de este plan, enmarcado dentro de una misión de ayuda a Ucrania de la que forman parte todos los países de la Unión Europea.



Tres helicópteros realizan maniobras en San Gregorio. JAVI MARTÍNEZ



Un transporte oruga acorazado en el campo de maniobras. JAVI MARTÍNEZ

España intenta paliar con estas medidas la decepción pública que los mandatarios ucranianos mostraron con nuestro país después de tildar como insuficiente el compromiso en el conflicto contra Rusia. España había prometido el envío de unos carros de combate Leopard que llevaban diez años en desuso y que, en el momento de reacondicionarlos, eran inservibles. En su lugar, se donarán estos TOA M-113, que ya han sido inspeccionados por representantes del ejército ucraniano y personal español y están a la espera de alistarse para el envío. Además, a principios de mes empezó a llegar un nuevo paquete de material, con mil toneladas de gasoil, material para el frío así como mil disparos de munición de artillería de calibre grueso.

#### Serán instruidos en el manejo de baterías antiaéreas y de vehículos acorazados

#### La formación correrá a cargo de los ejércitos de Tierra y Aire

El pasado 10 de septiembre, la cuenta de Twitter Ukraine Weapons Tracker, que informa sobre las donaciones de los países aliados a Ucrania, mostró una fotografía de los proyectiles M107 de 155 mm que habían llegado en el último envío de España. Se trata de los mismos obuses de alto poder explosivoque usa el Ejército de Estados Unidos y que llegaron en un envío de 75 palets con artillería y munición.



Estira al máximo tu verano con las mejores ofertas reservando hasta el 22 de septiembre. ¡Lo mejor, siempre para el final!









ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

**Gran Canaria** Hotel 4\* 8 días | 7 noches

Tenerife Hotel 3\* 8 dias | 7 no ches

533€ 11

Fuerteventura Hotel 4\* 8 días | 7 noches

Lanzarote Hotel 4\* 8 días | 7 noches

Ibiza Hotel 3\* 536€ MP 8 dias | 7 noches

Mallorca 712 EMP Hotel 3\* 8 dias | 7 noches

632€ TI

Consulta las ventajas del programa



Tu viaje, con total tranquilidad.



viajeselcorteingles.es





#### OTRAS VOCES



THAT'S ME IN THE CORNER

FERNANDO PALMERO

#### $El\ Festival$ de Rebordinos

COMIENZA hoy el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y, por los efectos de la normalización política, está pasando desapercibida su creciente ideologización. Y es lógico porque cuando las ideas fuerza, que se decia entonces, emanan del poder resulta más dificil identificarlas. Muchas de ellas aparecen reunidas en la llamada Agenda 2030 que, promovida desde la ONU, se ha convertido en un compendio de progresismo identitario: igualdad de género, feminismo, diversidad, solidaridad, energías renovables, ecologismo, sostenibilidad, cohesión social, cooperación sanitaria... No le ha faltado tiempo a José Luis Rebordinos, director de la muestra cinematográfica desde hace 11 años, para ponerse al servicio de estos incuestionables valores. «Para el Festival», ha declarado, «es muy importante que el Gobierno vasco haya considerado nuestro certamen como un lugar idóneo para difundir el mensaje de la Agenda 2030». Respondía así a Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Ejecutivo el PNV, para quien el Donostia Zinemaldia supone un marco «especialmente adecuado para hacer pedagogia de lo que la Agenda 2030 Euskadi Basque Country representa».

Sabe Jonan Fernández lo que se trae entre manos. Ex concejal de HB en Tolosa entre 1987 y 1991, años en los que ETA asesinó a

> A través de su director, el Festival de San Sebastián hace suyos los objetivos de la Agenda 2030, compendio de progresismo identitario

tres personas para forzar la modificación del trazado de la autovia de Leizarán, el hoy respetable político compaginaba su cargo municipal con el de coordinador de Lurraldea, el instrumento abertzale para hacer efectivo aquel chantaje terrorista. Fernández fundó luego Elkarri, plataforma pacifista desde la que defendió un relato, presente hoy también en el Memorial de Vitoria, en el que se equiparan todas las violencias que se han dado en Euskadi. Y eso que se ha venido a llamar «el nuevo tiempo de la sociedad vasca» en el que todos deben estar presentes, incluidos los asesinos. Algo que sostiene también Rebordinos, firmante de Por un nuevo camino sin retorno, manifiesto que pedía al Gobierno de coalición «el traslado a las cárceles del País Vasco de todas las personas que actualmente cumplen condena porterrorismo». Exigencia que el ministro Marlaska lleva años ejecutando.

Quizá por eso, la Agencia 2030 vasca ha incluido un objetivo particular, que también debe hacer suyo el Festival de San Sebastián, que «consiste en la elaboración y difusión internacional de una ponencia que ofrece una serie de aprendizajes que cabe extraer del caso vasco en materia de prevención de la violencia y protección de la paz». Esto es, el modelo de blanqueamiento del terrorismo.



JOSÉ FÉLIX TEZANOS

#### El CIS, contra la mayoría de las encuestas

➡ El CIS, que él dirige, vuelve a las andadas en su último barómetro. Contradiciendo los resultados de todas las en-

cuestas privadas, desbanca al PP como el partido con mayor inten-

ción de voto y coloca al PSOE como ganador de unas hipotéticas elecciones. Ahonda en el descrédito del organismo.



MERCEDES GONZÁLEZ

#### Ferraz la descarta para enfrentarse a Almeida

 La dirección nacional del PSOE ha descartado a la actual delegada del Gobierno en Madrid como candidata para dis-

VOX

**POPULI** 

putarle la Alcaldía a José Luis Martinez-Almeida en los comicios de

2023. En contra del criterio de la federación regional, Ferraz ha retrasado las primarias para buscar una alternativa.



IGOR GARZESI

#### El depósito más rentable del mercado español

♠ La subida de tipos del BCE ha provocado que los bancos suban las hipotecas y al mismo tiempo empiecen a remunerar de nuevo el ahorro de sus clientes. Según el comparador HelpMyCash, el Banco Mediolanum, cuyo consejero delegado es Garzesi, es el que cuenta actualmente con el depósito más rentable del mercado en España.



JORGE REDONDO

#### El futuro de la moda, en la Fashion Week

♠ Madrid se convierte estos días en la capital de la moda mundial con la celebración Mercedes-Benz Fashion Week. La cita contó ayer con jóvenes talentos como el creador de la firma Redondo Brand, con la que se llevó el premio a la mejor colección el año pasado en su primer desfile. El evento ratifica la buena tendencia del sector.



ROGER FEDERER

#### Adiós a la elegancia del tenis mundial

♠ Uno de los mejores tenistas de la historia anunció ayer su retirada y el mundo entero reaccionó a su marcha. Es el adiós de un jugador inigualable: el más técnico, el más virtuoso y el más elegante de todos los que han llegado a lo más alto. Se despedirá la próxima semana, en su Laver Cup, tras haber conquistado 20 Grand Slam.



Exhumación de represaliados, asociación memoria histórica de Valladolid

#### A TRAVÉS DEL ESPEJO



DAVID

LEMA

Solidaridad con los asesinos

Siempre me ha preocupado la incapacidad para crear una noción colectiva de nuestras catástrofes porque alguien me explicó que esta es más formante que tenerla de nuestros éxitos. En el caso del fracaso con las fosas de la Guerra Civil, he querido permitirme el lujo de no mostrar solidaridad con los asesinos, que es una frase de Chaves Nogales que me recuerda que no puede haber un relato único y que sí, que preferiría ser nieto de antifascista que de franquista

o chequista, pero que todo

debe tener derecho a plantearla y a llorar en la tumba de su... su bisabuelo.

No se trata de equiparar muertos. Sería un insulto para los muertos pero también para aquellos que decidieron olvidar activamente la deuda de la Guerra -nunca los hechos-para promover la paz. Lo que quiero decir, en fin, es aquello de Santos Juliá y Negrin: que los hombres de Estado se ocupen de que en las estelas funerarias de cada pueblo figuren hermanados los nombres de las víctimas.

Y que a veces también aquel con su propia narración fueron asesinos.

## ورفي والمساور والمراقية والمراقية والمرجونة المالية والمرجوب والفيال والمروزة والاستراقية

MOSCU, supermercado de barrio. Día 202 de la guerra en Ucrania. Los clientes increpan al único cajero por 'empeñarse' en ser el unico cajero. El joven, procedente de Asia central, aguanta cabizbajo consciente de que la mitosis de un ser pluricelular es imposible, más todavia con tantas sanciones de por medio.

Para empeorar las cosas, asomó anteayer un macho de la estepa, de esos que si se encuentran al coronavirus le meten una paliza que lo

**PATIO GLOBAL** 

'Polladas' que os han dicho

**POR XAVIER** COLÁS

MOSCU

dejan seco, o eso creen. En la cola del súper, este señor fornido y calvo empezó a señalar al cajero por llevar mascarilla.

−¿Qué mierda es ésa que llevas? Æstamos en cuarentena o qué? Son todo polladas que te han dicho!

Eladolescente tecleaba precios para librarse cuanto antes del Kojak negacionista, que ya tenia su desgastado dedo indice sobrevolando mi paquete de detergente, aproximándose a la frente sudorosa de su

aséptica víctima. Y ahí exploté. En ruso. -Mire, no es una cuarentena. Es una

operación especial». El tipo, sorprendido,

me miró de arriba a abajo: «No, eso es en Ucrania». Yo: «Si. Aunque en realidad es una guerrao. Él: «Ya lo se». Yo: «¿Ah, sí? Pues entonces todo eso si que son polladas que le han dicho».

El cajero levantó la mirada, Y Mister Criadillas Eslavas me miró como si hubiese sacado un arma. El resto de la cola, en silencio. Uno mascaba chicle haciendo ruido

de tic-tac.

–¿Efectivo, o tarjeta? Pagué y cogí mí bote de detergente en plan Galileo murmurante: «Eppur si muove, pullos in extremis limitibus» («en verdad se mueve, polladas al margen», en traducción libre).

En Rusia gente que se resistia a creer que las mascarillas o las vacunas le iban a proteger, ha acabado creyendo que invadir el país vecino era para protegerlos. Así suelen acabar los librepensadores de oferta: pastando, ciegos, entre la muerte.

#### OTRAS VOCES

TRIBUNA ANÁLISIS El autor señala que la sostenibilidad es la vía para modernizar la economía y la sociedad. Por ello, pide que la incertidumbre actual derivada de la guerra no desvíe los esfuerzos de gobiernos, empresas y la ciudadanía

## Digitalización, innovación y descarbonización

#### CARLOS TORRES VILA

CUANDO estábamos apenas recuperándonos de la pandemia, la invasión de Ucrania oscureció de nuevo nuestro cielo. Una gran tragedia humana que se ha llevado por delante la vida de miles de personas. ACNUR estima que aún hay siete millones de ucranianos fuera de su país por culpa de la guerra.

La invasión y las sanciones asociadas están, además, teniendo importantes repercusiones económicas, poniendo en peligro el suministro energético de buena parte del continente y alimentando una inflación que ya está en máximos desde el inicio del euro. Los gobiernos y las instituciones europeas (incluido el Banco Central Europeo) están tomando medidas excepcionales para hacer frente a esta situación, tales como restricciones energéticas, la suspensión temporal del funcionamiento de algunas reglas de mercado o el rápido aumento de los tipos de interés. En este contexto incierto, las perspectivas de crecimiento se deterioran, junto con las expectativas y la confianza de familias, negocios y empresas, retroalimentando el ciclo recesivo en el que hemos entrado.

Estamos también ante un cambio geopolítico de primer orden, con tensiones renovadas entre China y EEUU y la revisión, por parte de todos los bloques, de su dependencia exterior en cuestiones estratégicas como la energía, los alimentos, las materias primas, la defensa, la tecnología y los datos. Un nuevo paradigma de funcionamiento que inevitablemente tendrá un impacto negativo en el comercio internacional y la globalización.

La imperiosa necesidad de responder con decisión a este contexto incierto y difícil (especialmente para paliar sus efectos sobre los más vulnerables) no debería hacemos olvidar tres de las grandes tendencias que vienen transformando profundamente la economía y la sociedad, y que, en mi opinión, se-

guirán marcando el rumbo del mundo a medio y largo plazo: la digitalización, la innovación y la descarbonización.

El confinamiento supuso el impulso definitivo a la digitalización progresiva de la econo-

mía y la sociedad. BBVA fue pionero en el sector financiero en la década previa, invirtiendo decididamente en la digitalización de su negocio. Resultó ser un gran acierto para permanecer cerca de los clientes en la pandemia, cuando más lo necesitaban. Vimos crecimientos récord de las transacciones por canales digitales, que en estos dos años se han más que duplicado en el grupo. En 2021 logramos una nueva marca histórica, al sumar casí nueve millones de nuevos clientes en todo el mundo, el 40% de ellos captados por canales digitales. Este año estamos superando el ritmo de captación, con 5,3 millones de nuevos clientes en los primeros seis meses, de los que más de la mitad se unieron al banco por canales digitales, cuando hace cinco años solo el 6% de los clientes se daban de alta en remoto.

Pero la innovación va mucho más allá de la digitalización. Estamos inmersos en una ola de disrupción sin precedentes, impulsada por tecnologías que están transformando nuestra forma de vivir, como la computación en la nube, la inteligencia artificial, la robótica o el blockchain. Estas actividades, todavía incipientes, crecen exponencialmente y se espera que multipliquen su valor en apenas una década, desplazando en el proceso a actividades tradicionales. En BBVA queremos aprovechar las oportunidades que surgen de esta ola de innovación y queremos ponerlas al alcance de todos. Aspiramos a ser el banco de las empresas que están definiendo el futuro, empresas jóvenes que encuentran nuevas formas de satisfacer las necesidades de los clientes y acometen cambios relevantes en todas las industrias y la sociedad.

Sin duda, la tercera tendencia –la descarbonización– es la más disruptiva y relevante para la historia de la humanidad. Frenar el cambio climático re-

quiere un esfuerzo titánico: reducir a cero las emisiones globales de CO2 de aqui a 2050, menos de 30 años. Un reto que exige cambios drásticos en los hábitos y comportamientos y, especialmente, una profunda transformación de los modelos productivos en prácticamente todos los sectores de la economía. Y este reto es a la vez una oportunidad, porque esta transformación requiere una inversión colosal, de unos 275 billones de dólares anuales, equivalente al 8% del PIB mundial al año hasta 2050, destinada a desplegar nuevas tecnologías en prácticamente todos los sectores. No solo en el mundo desarrollado: los países emergentes deben sumarse con fuerza a esta carrera hacia la descarbonización, porque supone una inmensa oportunidad para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, estos países no disponen de los recursos necesarios, ni tienen la capacidad de atraer capital externo. El mundo desarrollado debe apoyarles; sin los emergentes no lograremos descarbo-

nizar el planeta que todos compartimos. Además, sufrirán los efectos negativos del cambio climático en mayor medida.

El desafío es de tal magnitud que la inversión privada va a ser esencial, y dicha inversión llegará si tiene sentido económico y si existen los incentivos y la regulación adecuados. Y así será, porque hoy casi la mitad de la inversión requerida ya resulta rentable y no me cabe duda de que cada vez el interés en la descarbonización será mayor, como hemos podido comprobar en el encuentro BBVA Sustainability Forum 2022, celebrado ayer en nuestra sede.

En BBVA lo tenemos claro: la sostenibilidad está en el corazón de nuestra estrategia. Hemos creado un área que reporta al máximo nivel ejecutivo en la organización, con la ambición de convertir a BBVA en el banco de referencia de los clientes que buscan financiar soluciones sostenibles para su actividad. Tenemos como objetivo canalizar 200.000 millones de euros entre 2018 y 2025 en financiación sostenible (vamos por 112.000 a junio de 2022) y este esfuerzo ya está teniendo resultados tangibles. Me siento especialmente orgulloso de que ocupemos la primera posición de la banca mundial en el índice de sostenibilidad de Dow Jones.

EN EL CASO de Europa, qué diferente habría sido su posición ante la invasión de Ucrania si tuviera una mayor independencia energética de Rusia. Este conflicto hace más necesario abordar con mayor ambición la descarbonización. Además, tenemos una excelente palanca para acelerar el proceso: los fondos públicos Next Generation EU. Es crucial que se acelere su llegada a los mejores proyectos sostenibles, especialmente a aquellos impulsados por las pymes, para que la transformación realmente permee en la economía hasta las raíces. Estos fondos son una oportunidad única para modernizar la economía y la sociedad. Los bancos queremos ser un aliado para canalizar y multiplicar su efecto, apor-

tando financiación adicional y asesorando a los clientes a evaluar el potencial de sus proyectos. España juega con una enorme ventaja: cuenta con recursos naturales como el sol, el nuevo petróleo, para exportar energía a Europa.

Es clave que la incertidumbre actual no desvíe la atención de gobiernos, empresas y sociedades. Debemos abrazar estas tendencias con determinación y perseverancia, al tiempo que protegemos a los colectivos más vulnerables para que nadie se quede atrás, y ofrecer así un futuro mejor para las próximas generaciones.

Carlos Torres Vila es presidente de BBVA.

Es crucial que se acelere la llegada de los fondos Next Generation EU a los mejores proyectos

#### **EUROPA EN GUERRA** EL FRENTE



Dos soldados ucranianos se tapan los oídos tras disparar un cañón propulsado soviético, en el frente sur, ihor TKACHOV/AFP

## Ucrania, al acecho del Donbás

- Moscú se prepara para resistir un asalto en la región ocupada de Lugansk, en poder de los prorrusos desde 2014
- Zelenski pretende recuperar todo el país mientras el Kremlin advierte a EEUU contra el envío de armamento a Kiev



XAVIER COLÁS MOSCU

Ucrania ha logrado un importante progreso estratégico al hacer retroceder a las fuerzas rusas en el noreste. El ejército ucraniano acecha ya las fronteras de la República Popular de Lugansk (RPL). Tras recuperar el territorio perdido en Jarkov, Donbás está a tiro. «La situación es muy tensa», dijo el jefe de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, a la agencia rusa TASS. Las tropas ucranianas, confirmó, se encuentran en las fronteras de la RPL, «El intento de contraofensiva será detenido, derrotado por nuestras tropas», subrayó Pasechnik, que aseguró que las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado una ofensiva a lo largo de todo el frente.

Tras retirarse de Jarkov, parece que los rusos se han fortificado en la cercana región de Lugansk. Parte de ella lleva en su poder desde 2014, gestionada por los separatistas prorrusos bajo la supervisión de Moscú. Otros territorios de la provincia fueron conquistados tras el ataque de febrero. Pero en su conjunto la zona será para los ucranianos un hueso más duro de roer que la región de Jarkov.

El oblast de Lugansk ocupado por

Rusia no debe esperar una liberación rápida como se vio en el oblast de Jarkov, corroboró Serhiy Gaidai, responsable ucraniano del oblast de Lugansk. «Se están preparando para defenderse: los rusos se están atrincherando en Svatovo y Troitske», escribió Gaidai en Telegram, refiriéndose a dos asentamientos en su región. «Los intensos combates continúan en muchas direcciones, también en la región de Lugansk. Pero el escenario instantáneo de Jarkov no se repetirá. Tendremos que luchar duro por nuestra región», dijo Gaidai. «Los rusos se están preparando para la defensa». Gaidai dijo que las tropas ya habían retomado la ciudad de Lyman en Donetsk.

Identificó a Svatovo en Lugansk, más al este, como el próximo frente de batalla probable. Pero no sería la primera vez que el ejército ucraniano engaña a todos y ataca en otro lugar. También aseveró que las tropas rusas ahora estaban reuniendo hombres en las prisiones.

Zelenski quiere recuperar todo el país. Ucrania ha recuperado alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados. Pero Rusia, desde lejos, sigue castigando la infraestructura. El miércoles atacaron una presa haciendo subir las aguas del río cercano a la localidad de Krivi Rih, generando crecidas del curso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo ayer que si EEUU

decide suministrar a Kiev misiles de mayor alcance, cruzaria una linea roja y se convertiria en «parte del conflicto». En una rueda de prensa, la portavoz del mencionado Ministerio, Maria Zajarova, recordó que Rusia «se reserva el derecho de defender su territorio».

Washington ha suministrado abiertamente a Ucrania cohetes GMLRS avanzados, disparados desde lanzadores HIMARS, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia Reuters que Ucrania ha prometido no usar cohetes estadounidenses para atacar a la propia Rusia. Pero el hecho es que los lanzadores HI-

MARS también se pueden usar para disparar misiles tácticos ATACMS de mayor alcance, que pueden tener un alcance de hasta 300 kilómetros.

Alemania tiene previsto entregar a Ucrania dos sistemas de lanzacohetes múltiples MARS II y también enseñará a los militares ucranianos cómo usarlos, declaró ayer la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ya advirtió de que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legitimo para las Fuerzas Armadas rusas. Según la Cancillería

#### Rusia ataca una presa haciendo subir las aguas del río cercano a Krivi Rih

## Los países de la OTAN «están jugando con fuego», amenaza Moscú

rusa, los países de la OTAN están «jugando con fuego» al suministrar armas a Kiev.

Ucrania ha solicitado y recibido grandes cantidades de armas de Estados Unidos y otros aliados occidentales para ayudarle a resistir a las fuerzas armadas rusas que fueron enviadas a Ucrania en febrero. Moscú dice que envió tropas para evitar que Ucrania sea utilizada como plataforma para la agresión occidental y para defender a los hablantes de ruso, sobre todo a los de la región de Donbás. Por eso un retroceso en Lugansk, y sobre todo en Donetsk, sería una derrota con mayúsculas para Vladimir Putin. Kiev y sus aliados occidentales rechazan los argumentos rusos como pretextos infundados para una guerra de agresión al estilo imperial. Y la reciente exclusiva de la agencia Reuters, según la cual tres fuentes del Kremlin han confirmado que Putin rechazó un preacuerdo con Ucrania tras empezar la invasión, respaldan esta tesis.

Ucrania está tratando de asegurar los territorios recuperados, con algunos sobresaltos. El presidente Volodimir Zelenski sufrió un accidente de tráfico en Kiev el miércoles. Un conductor chocó contra el vehículo que llevaba a Zelenski cuando su caravana pasaba por Kiev, aunque el mandatario no sufrió heridas serias.

Por otro lado la Junta del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) adoptó una resolución que pide a Rusia retirarse de la central ucraniana de Zaporiyia, bombardeada regularmente. Mientras, Ucrania ha comenzado a investigar supuestos crimenes de guerra en los territorios liberados en la región de Jarkov, cometidos cuando estaban bajo ocupación rusa, informó la agencia Efe. Y sigue inmersa en la detención de colaboradores prorrusos en las localidades recuperadas.



El presidente ruso, Vladimir Putin, observa a su homólogo chino, Xi Jinping, ayer, en una cumbre en Samarcanda (Uzbekistán). AL EXANDR DEMYANCHUCK / AFP

## Putin ofrece «explicaciones» a Xi sobre la guerra

#### «Comprendemos sus preocupaciones», dice tras una reunión con su homólogo chino



#### LUCAS DE LA CAL

Samarcanda, en Uzbekistán, acoge esta semana una cumbre euroasiática donde el principal atractivo ha sido el mano a mano entre Xi Jinping y Vladimir Putin, su primera reunión en persona desde que comenzó el ataque de las fuerzas rusas a Ucrania. Putin, según la lectura rusa de la conversación, criticó los «intentos de crear un mundo unipolar», en referencia a EEUU, y le dijo a su homólogo chino que agradecía su «postura equilibrada» sobre Ucrania. «Comprendemos sus preguntas y preocupaciones, y durante la reunión de hoy, por supuesto, explicaremos detalladamente nuestra postura sobre este asunto, aunque ya hemos hablado antes de ello», dijo.

Xi, por su parte, le tendió la mano al asegurar que China estaba dispuesta a colaborar con Rusia para «servir de ejemplo como grandes potencias mundiales y jugar un papel de liderazgo para conducir ese mundo rápidamente cambiante a una trayectoria de desarrollo estable y positivo». El comunicado de la parte china, que no menciona a Ucrania, reiteró que Xi y Putin están dispuestos a «brindarse un fuerte apoyo mutuo en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de cada uno».

Antes de que trascendieran las palabras del presidente chino, desde el Kremlin se adelantaron haciendo pública una declaración atribuida a Putin: «El tándem de politica exterior de Moscú y Pekín desempeña un papel clave para garantizar la estabilidad mundial y regional. Defendemos conjuntamente la formación de un orden mundial justo, democrático y multipolar basado en las normas internacionales y en el papel central de la ONU».

El líder ruso llegó a Samarcanda en horas bajas tras su derrota militar en el frente norte de Ucrania y el ruido de sables que le ha estallado dentro de casa. Cada vez más aislado de Occidente, Putin pretendía dar un impulso a su giro asiático durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), una agrupación económica y de seguridad regional. Especialmente hacia la vecina China, a la que necesita más que nunca, buscando un apoyo más firme de Xi.

Algo que no habría logrado en vista a las declaraciones que se han hecho públicas del presidente chino, cuyo respaldo tácito no sale de la linea seguida por Pekín durante los siete meses de guerra en Ucrania: nada de apoyo militar o económico directo a Moscú, pero los brazos siempre abiertos para fortalecer un frente común contra el gran rival que comparten, Estados Unidos.

El encuentro entre los líderes de Rusia y China llega apenas unos dias después de que el principal diplomático chino, Yang Jiechi, dijera que ambos países pretendían «llevar el orden global en una dirección más justa y razonable». En una visita re-

Pekín tiende la

mano a Moscú para

liderar juntos «un

mundo cambiante»

grandes potencias»,

apunta Xi Jinping

«Serviremos de

ejemplo como

ciente a Rusia, Li Zhanshu, jefe del máximo órgano legislativo de China y tercera figura política más importante de la potencia asiática, aseguro que Pekin «apoya plenamente los intereses fundamentales y las preocupaciones de seguridad» de Moscú.

En la cumbre de la OCS se concentra el grupo que representa 44% de la población mundial y el 30 % del PIB mundial. Además de Xi y Putin, por Samarcanda han pasado otros actores regionales como los lideres de India, Pakistán e Irán, que se convertirá en el noveno miembro de la agrupación fundada por China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán en 2001. Pero los ojos estaban puestos en ver si Xi se inclinaba más hacia Putin.

Desde que comenzó la guerra, en Pekin repiten que consideran legitimas las preocupaciones de seguridad de Rusia sobre la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. Pero también insisten en el respeto a la soberanía de Ucrania, a la que han enviado ayuda humanitaria. No salen de esa contradicción.

De cara a la galería, Pekín defiende una posición neutral para evitar que le reboten las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Nada que ver con la narrativa de los medios estatales chinos, que se balancean a favor de su socio ruso. En privado, los diplomáticos chinos reconocen que la guerra les in-

> comoda, algo que no ha impedido que la utilicen para cargar contra un sistema dominado EEUU.

> La última vez que ambos líderes se vieron fue el 4 de febrero, en la apertura de los Juegos Olimpicos de Invierno de Pekin. La reunión acabó

con la firma de una «co ordinación estratégica sin límites».

China lleva todo el año esquivando convertirse, a ojos de Occidente, en un paraguas para Rusia ante la lluvia de sanciones. Pero las cifras no engañan: Moscú y Pekín llevan meses estrechando su relación. Justo antes de la reunión entre Xi y Putin en Samarcanda, desde el Kreml in anunciaban que lasarmadas de China y Rusia estaban ejecutando patrullas conjuntas en el Pacífico.

#### **EUROPA EN GUERRA** LA OPINIÓN MILITAR



Militares ucranianos, en la ciudad de Izium, liberada durante la ofensiva en la región de Jarkov el pasado día 14, GLEB GARANICH / REUTERS

## El invierno ruso: ¿Y si la guerra la ganase Putin?

#### RAFAEL DÁVILA

Tengo ante mí un mapa fechado el 28 de febrero pasado donde gráficamente se expone el punto de situación elaborado por el Estado Mayor de la Defensa pocos días después de la invasión rusa de Ucrania. Destacan los ejes del ataque terrestre, los brazos del poder militar ruso, apoyados desde la supremacía aérea rusa. De norte a sur:

- Eje Kiev para rodear la ciudad.
- Eje Járkov con fuertes combates en conjunción con el eje Azov.
- Eje Donbás con acciones en apoyo a los ejes Azov y Járkov.
- Eje Azov con la toma de Berdyansk, rodeada Mariúpol y amenaza sobre Zaporiyia.
- Eje Odesa con el asalto a Nikolaev hacia
  Odesa y la amenaza de un desembarco.

Un ataque desencadenado sobre 2.295 kilómetros de frontera, 1.974 terrestres y 321 marítimos correspondientes a las orillas de los mares Azov y Negro. El punto de situación contemplaba como riesgo añadido la entrada de Bielorrusia en la campaña.

Han transcurrido más de seis meses de guerra, tiempo para analizar la evolución del conflicto e intentar dar una visión prospectiva. Los ejes de ataque terrestre (vistos de norte a sur) definían el planeamiento inicial:

- Eje Kiev, clave para lograr su objetivo estratégico y obtener una posición de dominio a la hora de las negociaciones. Militarmente asedió la capital hasta comprobar que someterla equivalía a una lucha incierta, de enorme desgaste moral y físico. Persistir en el cerco a Kiev era situarse frente a un avispero.

- Eje Járkov, dirección central y que marca la ciudad que lleva su nombre con la misión de enlazar con el Eje Azov desde la línea del mar, de sur a norte.

 Eje Donbás que apoyaría al de Azov y Járkov para someter la región y asegurar Crimea y las orillas de los mares Azov y Negro.

- Por último y como presión negociadora le quedaba el Eje de Odes a por Nikolaev, que amenazaba con un desembarco marítimo.

En resumen una acción inicial sobre toda la frontera con Ucrania, una fuerte presión sobre su capital para lograr una primera negociación bajo la amenaza del poder militar y obtener en una primera fase el Donbás y las orillas de los mares Azov y Negro, a lo que sumaba la posibilidad de cortar a Ucrania la salida al mar mediante un desembarco en Odesa. Estaba claro, hoy se confirma, que el inicial frente de ataque era inas umible. El Estado Mayor lo definió como «Riesgo de estrés logistico». Y así sucedió.

Al margen del fracaso logístico, gran error del Ejército ruso, otros factores han hecho que Putin tenga que cambiar su táctica, que no la estrategia. Ha perdido tiempo, hombres y material, pero no la guerra. Se ha visto obligado a cambiar su planeamiento táctico al verse sometido a un intenso ataque con armamento de última tecnología proporcionado a Ucrania fundamentalmente por EEUU, a lo que sin du-

da hay que sumar la lucha firme del pueblo ucraniano por la libertad y las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. Ahora se ve obligado a reducir su frente de ataque, reorganizar sus tropas y limitar la invasión, pero no ha cambiado ni una coma del objetivo de su planeamiento inicial, la llave táctica de su invasión, a saber, el dominio de las orillas de los mares Azov y Negro, Crimea y el Donbás. Ese poder sobre esta amplia zona sería una base de negociación que no se atisba en un horizonte cercano.

Así están las cosas después de más de seis meses y a las puertas del invierno nadie se atreve a predecir el camino que tomarán los acontecimientos. Juega con el tiempo a su favor, sin prisas, y a la espera de que se produzca cualquier grieta política o económica entre los aliados en Europa. Si no hay diálogo de guerra sólo queda una salida: uno de los dos adversarios debe aceptar la derrota total. Será destruido. Un panorama desolador porque ninguna guerra

acaba en tablas y las que se cierran en falso vuelven pronto a revivir.

Sin embargo, la invasión de Ucrania no es un hecho aislado, sino que forma parte de una gran estrategia que conforma acciones mayores y menores de guerra, pero de una guerra desconocida hasta ahora, la guerra del futuro.

La politica, y con ella su vector militar, no se juega únicamente en Ucrania sino que cada día se lanzan poderosos misiles desde y hacia los mercados que rompen la actual estructura económica internacional, que no soportará el ataque durante mucho tiempo al no poder cambiar repentinamente los usos y costumbres de Occidente, cuya sociedad está hecha al bienestar y que huye del esfuerzo tanto colectivo como individual para lograr esas metas de los llamados intangibles: el honor o la libertad. La virtud es lo único invencible en la guerra del futuro. Es el ejemplo que está dando Ucrania. ¿Hasta cuándo? Nada de eso es gratis, sino que requiere un esfuerzo y sacrificio que va más allá del que Occidente está dispuesto a incluir en su cultura y educación.

La escas a visión política y militar que actualmente hay en Europa hace que nadie nos ponga en guardia ante lo inevitable. Sólo EEUU adivina que lo de Ucrania va más allá y no se adviene a rendiciones ni a tolerar las amenazas. China ha entrado en el juego estratégico y responde al agresivo desafío que desde Madrid le lanzó la OTAN.

Ahora es la economía el dios de la guerra, un dios que domina e ilumina a una raza, una cultura, un régimen, una disciplina aceptada, aún no aceptable. Eso supone admitir que la libertad es sometimiento asumido, riguroso, a unas severas normas de la economía y los recursos. La libertad en su amplio concepto es inexistente cuando somos demasiados y estamos todos relacionados. En la guerra actual, ya en juego, no va a vencer la moral, ni la libertad, sino la rigida disciplina: obedecer a rajatabla; someterse para someter al enemigo.

Y un ejército popular, dominada su voluntad libre, vivirá y morirá disciplinado, y dispuesto a todo por un sistema que no le ha permitido conocer otra forma de vida en la que él tenga que pensar, decidir y libremente organizar su vida. Le darán todo hecho mediante órdenes y él se limitará a la cómoda obediencia al Estado que le dirige. «La confrontación estratégica entre China y EEUU ha entrado en un periodo de alto riesgo», ha dicho el ministro de Defensa chino, «China debe fortalecer su espíritu de lucha, atreverse a luchar y ser buena luchando». Ha aprendido a superar las dificultades y a convertir el peligro en una oportunidad. Nada temen, nada piden, nada necesitan, a nadie rezan, nada esperan, saben que vencerán. En el nuevo orden, Independencia significa guerra y el diálogo lo llevan a cabo armas y recursos energéticos.

China, Rusia, el llamado Sur Global y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) son amistades forjadas en un cierto desencan-

to occidental y que se mueven en otra esfera. De norte a sur, de este a oeste. No hay región del mundo que esté libre del acoso que viene. La guerra está en marcha. Serán 30 años. Y nada será ya igual.

Se preguntarán ustedes conmigo: ¿Y si la guerra la ganase Rusia? He intentado contestar con la estrategia de la aproximación indirecta para decirles como conclusión que ya la ha ganado y de lo que ahora se habla es del fruto de su victoria, la suya y la de to-

da esa nueva órbita de influencia que el estallido de esta guerra conlleva. Hoy más que nunca hay dos mundos enfrentados. Nos queda por dilucidar si el estaño para mezclar con el cobre y obtener el bronce para las armas fue la causa de la guerra de Troya. Por ahora el estaño lo tienen el los. Nada será igual. Se han utilizado armas desconocidas y definitivamente mortales. No son las flechas de Apolo.

Rafael Dávila es general de división y escritor.



China ha entrado en el juego y responde al desafío que le lanzó la OTAN

## Rusia pide diálogo en el Cáucaso Sur

Evita enviar refuerzos al Karabaj a pesar de los 176 muertos en Armenia y Azerbaiyán

#### LLUIS MIQUEL HURTADO BAKÚ

La ciudad uzbeka de Samarcanda comenzó a recibir ayer a los jefes de los Estados ligados a la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO, en siglas en inglés): Rusia, China, Kazajistán, la India o, más recientemente, Irán. La agenda está copada de citas relevantes para el futuro inmediato del Cáucaso sur.

Azerbaiyan, Armenia y Turquia figuran como socios de diálogo del SCO. Y justamente diálogo buscan los países con interés en la crisis del Nagomo Karabaj como remedio para frenar el repunte de la violencia en la inestable frontera que separa a azerbaiyanos y armenios y mantener a flote el proceso de diálogo existente para forjar un acuerdo de paz duradero. Dio fe de este interés la llegada del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y de su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Ambos mandatarios se reunieron a puerta cerrada poco después de que Putin y Erdogan intercambiaran unas palabras, no publicadas. Tras los primeros choques, que ya han dejado al menos 176 soldados muertos entre los dos bandos, el líder turco había cerrado filas con Azerbaiyán. «Armenia no está cumpliendo con los términos del acuerdo firmado después de la guerra del Karabaj [de 2020] y está constantemente adoptando una postura agresiva. Esto tiene consecuencias en el lado armenio».

Ayer, Leyla Abdullayeva, portavoz del Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán, insistía a este periódico en que «no hay interés alguno por parte azerbaiyana en iniciar estos choques». Bakú argumenta que fue la actividad de «saboteadores» armenios, en particular colocando minas entre puestos militares azerbaiyanos, lo que desató una «respuesta proporcional» azerbaiyana. Hasta 23 posiciones en suelo armenio fueron blanco del fuego de Azerbaiyán martes y miércoles. Ayer, reinó la calma tensa.

Abdullayeva subraya que «esta-



Familiares del soldado Sabuhi Ahmadov, muerto en los choques en la frontera entre ambos países. ROMAN ISMYILOV/ EFE

23

Posiciones en suelo armenio. Han sido blanco del fuego de Azerbaiyán a lo largo de dos días.

mos abiertos al diálogo» para cerrar un buscado acuerdo de paz, pero lamenta que en Ereván «falta voluntad política». El premier armenio, Nikol Pashinyan, está bajo una fuerte presión. Su intención expresa de «firmar un documento» para lograr «una paz duradera» fue confrontada en las calles por cientos de manifestantes que lo acusaban de «traidor».

Los críticos temen que el líder armenio ceda a la presión de Azerbaiyán. El clavo ardiendo al que se agarra Pashinyan es Rusia, que ayer dio nuevas muestras de no querer enviar refuerzos al Karabaj y de estar cómoda con el enquistamiento actual. «Rusia llama a Azerbaiyán y a Armenia a implementar todos los acuerdos existentes sobre un alto al fuego», declaró ayer el representante ruso en la ONU, Vasily Nebenzy.

En conversación con EL MUNDO, Leyla Abdullayeva negó que los choques, que muchos observadores ven cómo una acción oportunista de Azerbaiyán para inclinar a su favor las negociaciones de paz, hayan mermado su relación con Moscú: «Rusia comunicó su posición. Su Ministerio de Exteriores llamó a ambos bandos a reducir la tensión». Y concluye: «Al final del día, Armenia mostrará voluntad política».



VUELVE EL GRAN MAESTRO DE LA NOVELA HISTÓRICA

Una emocionante aventura hacia la conquista de la libertad







#### MUERTE DE UN SÍMBOLO ÚLTIMOS HOMENAJES



Gente haciendo la cola para presentar sus respetos a la difunta reina Isabel II, ayer, frente al Palacio de Westminster en Londres. EMILIO MORENATTI / AP

## «Ha estado ahí para nosotros, es nuestro turno»

Una decena de kilómetros de cola para entrar a la capilla ardiente de Isabel II

TESTIGO DIRECTO

TERESA ABURTO
LONDRES
ENVIADA ESPECIAL

A Justin y a Linda les separan casi cinco kilómetros y muchas horas. Uno acaba de ponerse en la cola para visitar la capilla ardiente de Isabel II y otra acaba de salir de Westminster Hall, que acoge desde el miércoles la capilla ardiente de la soberana.

«Voy a entrar, no importa lo que cueste. La reina ha estado ahí para nosotros siete décadas, ahora es nuestro turno», sentencia Justin, de 63 años, con una bandera de Reino Unido a la cintura. Como muchos recién llegados ayer al Puente de la Torre, último punto de la cola en torno a las 10:30 de la mañana, no sabe cuántas horas tendrá que esperar. «No me importa. Lo que sea necesario, llueva o haga sol», asevera.

Linda, por el contrario, acaba de salir de su encuentro fugaz con el ataúd de roble. Su recorrido empezó a las 6:30 de la mañana, cuatro puentes antes, en Blackfriars. «He tardado cinco horas en hacer la cola. Ha estado muy bien organizada y el ambiente entre los que esperábamos era francamente bueno. Después, al entrar a Westminster y ver la atmósfera, el res-

peto, el silencio...». Como muchos de los que salen, Linda rompe a llorar. Para describir los segundos transcurridos en la majestuosa sala utiliza la palabra «surrealista». Para sus adentros, ha dado «las

gracias en silencio por su servicio al país».

La distancia a recorrer no para de crecer según se unen cientos de personas, pero no intimida a los últimos de una fila que avanza lenta pero constante. En la tarde de ayer ya se superaban los siete kilómetros y se esperaba alcanzar los 16 kilómetros hasta Southwark Park, al sureste de la capital, donde termina. Las autoridades estimaban unas nueve

horas de cola, que podían aumentar a la par que la fila. A la derecha, el Támesis; a la izquierda, un ejército de voluntarios, policías, personal de seguridad y equipos médicos, que organizan el fluir de personas y atienden las necesidades que puedan surgir. También más de 500 baños portátiles instalados por todo el recorrido.

Anna, de 23 años, es de Sudáfrica pero estudia y trabaja en Glasgow. Como muchos británicos, se decirle: han sido 70 años bien empleados». La mayoría de los que se animan a ponerse a la fila coinciden en que a su salida de Westminster no solo se llevarán el adiós a la reina, sino la experien-



Dos mujeres lloran a la salida de la capilla ardiente de Isabel II, ayer, en Westminster. EFE

ha cogido el día libre para viajar en autobús hasta Londres con la única compañía de su libro: «Tiene 700 páginas, iespero que me dure toda la cola!». Tampoco sabe las horas que tardará; tampoco le importa. «Quiero estar ahí para

cia vital. «¿Cuántas veces en mi vida se va a morir alguien que haya gobernado un país durante 70 años? Sé que serán solo unos segundos, pero me acordaré de ellos cuando tenga 80 años», afirma Anna.



Tampoco quiere perderse el momento histórico Rocky, de 43 años: «Quiero presentarle mis respetos. Ha trabajado duro por nosotros durante 70 años, un día de cola no es nada». Le acompaña Jenny, de 71 años: «Nací cuando fue coronada, ha estado conmigo toda la vida. Y estaré con ella en su final». Madre e hijo vienen mucho mejor preparados que la mayoría de personas, cargando una nevera portátil con comida y agua, periódicos y revistas. Aunque contarán con restaurantes y comercios abiertos más allá de su hora-

#### «Serán solo unos segundos, pero los recordaré cuando tenga 80 años»

#### «La atmósfera dentro era indescriptible. La espera ha merecido totalmente la pena»

rio de cierre para la ocasión. Calculan que tardarán unas siete u ocho horas en vivir esos segundos, en los que simplemente darán «las gracias por no rendirse nunca y por ser un ejemplo de lo que debe ser un británico».

Una vez lleguen al Puente de Lambeth que les conducirá finalmente a Westminster, todo habrá merecido la pena. Así lo sienten quienes acaban de salir de la sala y se dirigen a recoger los enseres que han tenido que dejar previamente en un ropero, ya que solo se permite el acceso con una bolsa pequeña.

Liliana, de 44 años, llegó ayer a las 6:15 des de Kent, a una hora y media en coche de Londres, Describe su experiencia como «muy emocionante y simbólica». También usa el término «surrealista». «Durante la espera, hemos podido hablar con gente de todo el mundo, el ambiente ha sido muy bueno, estábamos muy animados. Pero a medida que nos acercábamos a la entrada, la atmósfera ha cambiado, la gente se ha vuelto más reflexiva y estaba callada. El silencio de la sala es lo que más me ha impresionado», explica.

Tracy, americana asentada en Londres de 43 años, sale de Westminster con sus dos hijos de cuatro y cinco años cogidos de la mano. Se alegra de haber venido ayer de madrugada y asegurarse así la entrada, antes de que la capilla ardiente cierre sus puertas el próximo lunes, día del funeral de la reina, a las 6:30. «Ha sido genial para los niños porque hemos pasado por distintos puntos turísticos de la ciudad a lo largo de la cola y la gente ha sido muy amable con ellos. La atmósfera dentro era indescriptible. Ha merecido totalmente la pena».

## Crónica de una muerte anunciada y mil y una explicaciones posibles

Isabel II pudo fallecer por una enfermedad arterial, un cáncer o por la tristeza de enviudar



CARLOS FRESNEDA LONDRES

«¿De qué murió la reina?». Es la pregunta del millón, y la respuesta se quedará probablemente en el aire. Según el comunicado críptico de Buckingham, Isabel II murió «apaciblemente» en el castillo de Balmoral, lo que permite deducir que fue una muerte natural a su avanzada edad de 96 años. Sin

embargo, sus problemas de salud en el último año y las últimas imágenes de ella han alimentado las especulaciones sobre alguna condición subyacente que a celerara el desenlace, al que pudieron contribuir también el Covid, el estrés y el dolor por la muerte de Felipe de Edimburgo.

► MUERTE NATURAL. Es la versión comunmente aceptada por los británicos ante el silencio oficial: la reina murió por «causas naturales». Su fragilidad era cada vez más evidente, como pudo comprobarse en sus dos apariciones en el balcón de Buckingham durante del Jubileo. También sus dificultades de movilidad, apoyada sistemáticamente en un bastón, aunque conservó aparentemente intactas sus facultades mentales hasta el final (según el testimonio de Boris Johnson, que le presentó su dimisión tres días antes). El deterioro en los últimos meses fue paulatino, con suspensiones cada vez más frecuentes de su actividad pública, como la ocurrida un día antes de su muerte, cuando canceló la sesión virtual de su consejo privado. Los médicos le aconsejaron -una vez más- que hiciera reposo.

#### **▶ EL MORATÓN EN LA MANO.**

El moratón en el dorso de la mano derecha que exhibió Isabel II en la recepción con la nueva primera ministra Liz Truss disparó las alarmas. Según declaró la doctora australiana Deb Cohen-Jones a The Daily Mail, el moratón pudo ser un signo de «enfermedad arterial periférica» –o estrechamiento de los vasos sanguineos fuera del

ción, que a veces ocurre en la gente mayor con arterioesclerosis», apuntó Cohen-Jones. «Es también una señal de que los ór-

corazón- y posible «aviso» del fa-

«Es un problema de circula-

tal desenlace.

ganos vitales no están recibiendo suficiente suministro de sangre. Algo así puede aumentar el riesgo de infarto y de derrame cerebral, o incluso provocar un fallo múltiple de diversos órganos».

LUNA ENFERMEDAD EN LOS HUE-SOS? Lady Colin Campbell, la bió-

«Si sus asistentes prefieren no mencionar la palabra, allá ellos, aunque yo no voy a entrar en el diagnóstico por respeto a su Majestad», ha declarado Lady Campbell, que asegura que la reina estaba bajo tratamiento y que el moratón en la mano fue debido a un cánula o tubo insertado para suministrarle medicamento por vía intravenosa.

#### ► LA MUERTE DE FELIPE DE EDIMBUR-

GO. Enviudar perjudica seriamente la salud. Según un estudio publicado en la revista Science Direct y firmado por tres investigadores españoles de la Universidad de Castilla-La Mancha (L.M.Peña-Longobardo, B.Rodríguez-Sánchez y J.Oliva-Moreno), perder a un conyuge tiene un efecto grave en la salud mental y suele afectar más a las mujeres que a los hom-

Isabel II nunca volvió a ser la misma tras la muerte de Felipe de Edimburgo, en abril de 2021. Pese a quitarse pronto el luto, lucir vestidos floreados y seguir adelante con su agenda, la reina sufrió los primeros efectos en octubre de ese año, precisamente tras sus vacaciones

> en el castillo de Balmoral, un lugar lleno de recuerdos de su marido. El dolor por la muerte de un ser querido puede provocar insomnio, irritabilidad, niebla mental y agotamiento. Los médicos aseguraron por primera vez que Isabel II estaba «exhausta» y necesitaba descanso. Pasó una noche en el hospital, oficialmente para un «examen preliminar». Desde entonces apareció en público apoyada en su bas-

> ►EL COVID. «Como pueden ver, no puedo moverme», fue la espontanea confesión de la reina a dos oficiales de la Royal Navy a mediados de febrero. Una semana después, el Palacio de Buckingham confirmaba que había dado positivo en la prueba del Covid (su hijo Carlos lo había contraído por segunda vez días antes). Aunque oficialmente superó la enfermedad «con síntomas suaves» y a las dos semanas volvió a su agenda virtual, la propia reina reconoció en abril, justo antes de cumplir 96 años, que el

Covid la había dejado «muy cansada y exhaus-**► EL ESTRÉS FAMILIAR.** Los dos últimos años fueron también especialmente estresantes para la reina por razones familiares. La ruptura con Harry y Meghan, despo-

del que fuera su hijo predilecto

llegó tal vez demasiado tarde.

jados de sus privilegios reales (incluida la seguridad) tras su exilio californiano provocó graves tensiones internas. El escándalo sexual del principe Andrés puso la puntilla al nuevo annus horribilis de 2021. El acuerdo extrajudicial



La última imagen pública de Isabel II, dos días antes de morir. JANE BARLOW / AFP

grafa real que informó en YouTube de la muerte de la reina 90 minutos antes del anuncio oficial, ha asegurado que Isabel II padecía «una grave enfermedad en los huesos». Más allá de la osteoporosis, común a edades avanzadas, la autora ha llegado a insinuar que podría haberse tratado de un tipo de cáncer en los huesos.

La reina también sufrió estrés por varios escándalos familiares en 2021

24 EL MUNDO. VIERNES IS DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### MUNDO



El líder de los Demócratas de Suecia (SD), Jimmie Akesson, celebra el triunfo cosechado por su partido en Nacka, cerca de Estocolmo. Jonathan Nackstrand/ AFP

## La década que Suecia viró hacia la ultraderecha

El aumento de la criminalidad entre bandas, clave en el triunfo del partido antiinmigración

PEDRO POZA AARHUS (DINAMARCA)
Para el comienzo de la nueva legislatura, Jimmie Åkesson y sus 72 diputados del partido antiinmigración Demócratas de Suecia (SD)
desean tomar posesión del señorial
edificio de oficinas del siglo XIX
que los moderados han ocupado
durante una eternidad. El SD sostiene que los locales corresponden
a la formación que haya quedado
segunda en las elecciones. De modo que los moderados deberían
mudarse, por mucho que su líder,
Ulf Kristersson, vaya a ser primer

Fuentes anónimas del SD, sin embargo, admiten al diario Afton-bladet que en realidad la mansión se les queda pequeña y que, probablemente, se instalen en otro edificio recién reformado. Así que todo indica que se trata de una exigencia simbólica para dejar claro a los estupefactos moderados que, por primera vez en la historia, tienen menos diputados que ellos.

Estén donde estén al final, los nuevos locales del SD reflejarán el vertiginoso camino que ha recorrido en los 12 años pasados desde que entró en el Parlamento. Antes de las elecciones de 2010, sus oficinas estaban en dos salas mal ventiladas de un aparcamiento subterráneo de Estocolmo. La dirección se mantenía oculta para evitar ata-

En 2010, las oficinas del SD estaban en un aparcamiento bajo tierra en Estocolmo

Akesson es el único líder político sueco que nunca ha sido invitado a los Nobel ques de quienes les consideraban un grupo de racistas indeseables.

Tras las legislativas del pasado domingo, el SD se ha convertido en el segundo partido más votado de Suecia por detrás de los socialdemócratas de Magdalena Andersson. Un 20,6% de las papeletas que ha propiciado que la derecha obtenga la ajustada mayoría de escaños (176 por 173 de la izquierda) que ha obligado a Andersson a dimitir como primera ministra.

En teoría, el nuevo Gobierno estará liderado por el moderado Kristersson en coalición con cristianodemócratas y liberales. El SD será un ineludible aliado externo con capacidad de veto sobre cualquier decisión. Una transformación radical para un partido que durante las dos primeras décadas de este siglo fue tratado como un paria por todo el espectro político sueco.

Con Akesson al frente desde 2005, el SD hizo de la política de extranjería su caballo de batalla. En tiempos en que esta clase de debate era tabú en Suecia, que el partido se atreviese a relacionar delincuencia e inmigración le valió un desprecio casi universal.

El cordón sanitario que se aplicó a sus representantes no fue únicamente figurado. Åkesson es el único líder político sueco que nunca ha sido invitado a la fiesta de los Premios Nobel. En 2010, Lars Ohly, cabeza de lista de la extrema izquierda, prefirió salir sin maquillar a un debate televisivo antes que sentarse en el camerino junto a él. Medios como el canal TV4 rechazaban emitir publicidad del

## LA VIOLENCIA POLÍTICA

#### Agredido por sus ideas.

SE DISPARA EN BRASIL

El 67,5 % de los brasileños teme ser agredido por su posición política, según una encuesta divulgada ayer, a dos semanas de las elecciones presidenciales más polarizadas de la historia de Brasil. El sondeo del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestra un aumento de la violencia política en el país.

Dos asesinatos con motivos políticos. Hace una semana, un seguidor de Bolsonaro, el líder de la ultraderecha brasileña, asesinó a cuchilladas a un simpatizante de Lula da Silva, candidato por una amplia coalición de izquierdas, tras una discusión por motivos políticos. En julio un agente carcelario igualmente seguidor de Bolsonaro asesinó a tiros a un militante del Partido de los Trabajadores (PT).

Discurso de odio. El presidente Bolsonaro, firme impulsor de la liberación de la tenencia de armas, suele usar una retórica agresiva contra sus rivales y en un reciente mitin dijo que «gente como Lula tiene que ser extirpada de la vida pública». / EFE

partido. Hubo incluso diputados que se negaban a compartir la fotocopiadora del Parlamento con sus colegas antiinmigración.

En cualquier caso, los datos oficiales han acabado demostrando que el aumento de la criminalidad violenta en Suecia sí tiene relación con un flujo migratorio proporcionalmente muy superior a la media de la UE. Una evidencia que Stefan Löfven, primer ministro social demócrata hasta que Andersson lo reemplazó en 2021, finalmente ad-



De cada 10 muertes por armas de fuego están relacionadas conbandas de origen extranjero.

mitió en 2020 tras años negándola: «Es un problema que tanta inmigración impida integrar a la gente y cause tensiones en la sociedad».

Dado que el tema se convirtió en el protagonista de la campaña electoral (así como en el que más preocupaba a los electores, algo que favorecía a un SD que siempre predijo que la situación se deterioraría gravemente), Andersson fue más allá, constatando incluso que, en gran medida, las políticas de integración han fracasado.

En los últimos tiempos, Suecia ha sufrido una colisión frontal con la realidad: es el único país europeo donde las muertes por armas de fuego (ocho de cada 10 relacionadas con bandas de origen extranjero) han aumentado en los últimos 20 años, así como el que más ha registrado durante 2022 (48). La media de tiroteos anual supera los 300, 10 veces más que en la vecina Dinamarca.

Según la Policía, las bandas de inmigrantes cuentan con unos 5.500 miembros y se basan en una cuarentena de clanes familiares. «Han venido con el claro objetivo de organizar y sistematizar la delincuencia», explica Gunnar Appelgren, experto policial en bandas en la zona de Estocolmo. «Trabajan con el tráfico de drogas, pero también en la sombra: buscan contactos en los bancos, en las autoridades, en la política, tratando de socavar el sistema y de explotar las arcas públicas mediante fraudes, estafas y extorsiones».

Durante la campaña electoral, la primera ministra Andersson reivindicó la necesidad tanto de intensificar la lucha contra las bandas como de endurecer la política de inmigración. Aun así, no dudó en seguir llamando al SD «fascista» y «racista». En esta ocasión no bastó para frenar a los antiinmigración, que según una encuesta de la cadena pública SVT habrían aumentado notablemente su voto entre la clase trabajadora, incluso a costa de los socialdemócratas. Al día siguiente de las elecciones, el e ditorial del diario Expressen concluía: «Andersson quiso que fuesen un referéndum sobre el SD. Ganó el SD».

#### MUNDO

## Bruselas plantea congelar los fondos a Hungría

El recorte afectaría a más de 10.000 millones de euros por violación del Estado de derecho

> PABLOR. SUANZES BRUSELAS CORRESPONSAL

Hungria no es una «democracia plena». Decenas de institutos de investigación, ONG, think tanks y analistas llevan señalándolo años, y buena parte de la comunidad diplomática y política continental piensa lo mismo, aunque no lo pueda decir en voz alta. Pero por primera vez, una institución comunitaria lo ha puesto negro sobre blanco. Ayer, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó un informe por amplia mayoria (433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones) denunciando que dentro de la Unión hay ahora una «autocracia electoral», condenando los «esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno húngaro» para socavar los valores comunes europeos y reclamando medidas punitivas inmediatas.

El informe de la Eurocámara no es vinculante, es una declaración política como otras miles que se aprueban cada año, pero usa un lenguaje sin precedentes en la UE para hablar de un Estado Miembro y, además, puede venir acompañado en el tiempo de una decisión satisfaciendo exactamente lo que sus impulsores demandan.

Este domingo, el Colegio de Comisarios de la UE tiene previsto proponer la aplicación del Mecanismo de Estado de Derecho para congelar hasta el 70% de algunos fondos de cohesión, una medida que dejaría en el aire entre 10.000 y 15.000 millones de euros, según fuentes comunitarias, en torno a un 10% de su Producto Interior Bruto.

El mecanismo de condicionalidad es un instrumento controvertido que se logró introducir hace un par de años precisamente para dotar a las instituciones de armas con las que castigar a quienes no respetan los valores continentales, los procedimientos y reiteradamente ignoran decisiones, multas e incluso sentencias de la Justicia. Nació de la mano del Presupuesto comunitario para el periodo 2019-2024 que se negoció al inicio de la legislatura. Hungria y Polonia, sabiendo que eran candidatas potenciales para sufrirlo, lo bloquearon indirectamente durante tiempo, usando como rehén el Fondo de Recuperación que se creó para hacer frente a los estragos del Covid. No podían vetar el mecanismo en si, porque no exigia unanimidad, pero si uno de los requisitos indispensables para poner en marcha los fondos Next Generation. El impasse se resolvió con un pacto irregular por el que la Comisión Europea se comprometía a incumplir sus funciones de guardiana de los tratados y no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara sobre la legalidad del instrumento. Eso ocurrió este año y ahora, tras la pandemia, tras las elecciones húngaras y mil desplantes después, ya parece lista para ir al campo de batalla con Budapest.

Los Tratados de la UE contemplan un arma nuclear, el Artículo 7, que en última instancia podría incluso privar de voto en el Consejo a un país que se salte las normas, como está haciendo Hungría sistemáticamente en materia medioambiental, judicial o educativa. Pero e xige una nimidad y hasta ahora Polonia ha cerrado esa vía. Está activado, pero en pausa.

En abril, la Comisión activó el Mecanismo de Estado de Derecho enviando una notificación formal a Orban y dándole tiempo para reaccionar. No lo ha hecho de la forma esperada en Bruselas, no al menos en su totalidad, y este domingo los comisarios propondrán al Consejo (esto es, a los gobiernos) congelar hasta el 70% de varios programas de desarrollo, desde Transportes a Energía. La Comisión, sin embargo, explica en privado que hay cuestiones espinosas, pues técnicamente Hungria ha anunciado o esbozado estos meses una serie de cambios y reformas que, hipotéticamente, podrían resolver algunas de las cuitas pendientes. Presentó sus ideas el 21 de agosto y como la Comisión disponía de un mes para evaluarla debe responder estos días. Su ministra de Justicia, Judit Varga, estuvo en Bruselas la semana pasada explicando sus propuestas, como una oficina anticorrupción, pero no resolvió las dudas.

La cantidad exacta que estaría amenazada está por decidir. El equipo del comisario Johannes Hahn habla de una «suspensión del 70% de los compromisos» de los programas del periodo 2021-2027, una reacción «proporcional a un riesgo significativo», según documentos de la casa. Pero dos fuentes dicen que no sería a todos los programas, sino

#### La Eurocámara considera que Budapest «no es una democracia plena»

Ve «irregularidades sistémicas» y «trabas en la lucha contra la corrupción»

sólo a algunos de ellos, lo que limitaría a cerca de 12.000 millones el impacto sobre los más de 20.000 millones asignados al país para ese amplio periodo. El comisario recoge en su documento «irregularidades sistémicas, deficiencias y debilidades en los procedimientos de contratación pública; alta tasa de procedimientos de licitación única y baja intensidad de competencia en los procedimientos de contratación», así como denuncia que hay trabas a la «investigación y el enjuiciamiento de presuntas actividades delictivas», en particular los casos de corrupción de alto nivel.

La propuesta pasa el testigo al Consejo, a embajadores, ministros y en última instancia, quizás, a los jefes de Estado. Hungria lleva años poniendo palos en todas las ruedas, bloqueando decisiones de Política Exterior, impidiendo comunicados, retrasando o diluyendo sanciones como las de Rusia. En el Servicio de Acción Exterior acusan incluso a su comisario de boicotear iniciativas vitales, como las negociaciones entre Macedonia del Norte o Bulgaria, por ejemplo, metiendo cizaña en Sofia. O de retrasar de forma injustificada fondos para Palestina, todo por instrucciones de su Gobierno.

«No es juego sucio», subraya una fuente diplomática. «Orban lleva años poniéndose de perfil, haciendo promesas e incumpliéndolo todo. Ahora hay una herramienta para responder donde más le duele a un país».



El primer ministro Viktor Orban, en primer plano, recibe una ovación recientemente en el Parlamento húngaro. BERNADETT SZABO/ REUTERS

#### ABORTAR TRAS ESCUCHAR AL FETO

El decreto del Gobierno ultranacionalista de Hungría que obliga a las mujeres a escuchar el latido del corazón del feto antes del aborto, entró ayer en vigor, en medio de críticas de ONG que defienden los derechos de las mujeres. «La enmienda anunciada no es otra cosa que una medida dañina que solo sirve para humillar a mujeres que ya se encuentran en una situación muy difícil», aseguró la ONG Unión por los Derechos
Fundamentales (Tasz) en un
comunicado. Según Tasz, el
Gobierno sólo quiere hacer
más difícil el aborto y subraya
que hasta la quinta o sexta
semana del embarazo el latido
del corazón no es detectable,
lo que hace más difícil el

proceso administrativo de la medida. El ministro de Interior, Sándor Pintér, emitió un decreto que determina que antes de abortar, la mujer debe presentar un documento que certifique que ha recibido información sobre los signos vitales del feto. / EFE 26 EL MUNDO. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### MUNDO





La isla de Martha's Vineyard, mítico bastión demócrata, recibe un aluvión de indocumentados enviados por los gobernadores republicanos de Florida y Texas

## Vuelos llenos de migrantes, arma política en EEUU

«Somos inmigrantes. Estamos aquí debido a la situación en nuestro país, por el estado de la economía, para trabajar, por muchas razones. Yo llegué aquí caminando. Crucé 10 países hasta llegar a Texas. Hay una organización de refugiados que nos puso en un avión y nos dijo que tendríamos casa y trabajo aquí».

Así explicaba Eliase, que escapó del colapso económico de la Venezuela de Nicolás Maduro, al periódico local Vineyard Gazette cómo había llegado a la isla de Martha's Vineyard (Massachusetts). Martha's Vineyard está situada a unos 3.100 kilómetros de la frontera entre Texas y México, y Eliase hizo ese trayecto en un avión el miércoles. Su odisea es el último episodio de una política iniciada en abril por los gobernadores republicanos de

Texas, Greg Abbott, y Florida, Ron DeSantis, a la que después se sumó el de Arizona, Doug Doucey: meter a inmigrantes indocumentados en autobuses, mandarlos a estados del norte, y dejarlos, literalmente, tirados allí. Solo Texas ha enviado a las ciudades de Nueva York y Washington entre 9,000 y 15,000 personas desde abril. Arizona ha mandado a la capital estadounidense a otras 1.500 personas, y sigue mandando cargamentos de seres humanos a un ritmo de entre 70 y 100 personas –dos o tres autobuses– a la semana.

La llegada de los aviones a Martha's Vineyard añade un poco más de simbolismo a esa política, que es un ejemplo de libro de la regla electoral de no hacer nada que sea útil, pero que ayude a ganar popularidad entre la base. El miércoles por la tarde, dos aviones pidieron permiso para aterrizar en el aeródromo de la isla. «Nadie había sido alertado de su llegada», han declarado las autoridades aeroportuarias de Martha's Vineyard al diario Boston Globe. Una vez que los aparatos aterrizaron, salieron de ellos 50 inmigrantes de origen venezolano y colombiano.

La operación tenía todas las características de las acciones de Abbot y, sobre todo, DeSantis, que está postulándose como el único republicano capaz de disputar a Donald Trump la nominación republicana a la Presidencia en 2024. Las autoridades locales de Martha's Vineyard no sabían nada, pero en cuanto las naves tomaron tierra unportavoz del gobernador de Florida llamó a la cadena de televisión Fox News –que está abandonando su apoyo incondicional a Trump en favor de DeSantis – para informarle de que el vuelo había sido ordenado por el gobernador de ese estado. Ayer, la práctica totalidad de los medios estadouni-

denses daban por hecho que DeSantis era el cerebro del viaje. Pero Abbott tenía que haber colaborado de alguna manera, toda vez que las cartas de vuelo de los aparatos mostraban que éstos habían despegado de Texas.

e stados del norte.

En la imagen, un

grupo de

inmigrantes

frente a una

iglesia en

Edwartown. AP

De hecho, el gobernador de Texas declaró que él fue quien decidió que 75 inmigrantes fueran llevados al Observatorio Naval de Washington ayer, donde tiene su residencia oficial la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Según grupos de ayuda a los inmigrantes, un diabético y un niño que iban en los autobuses tuvieron que ser hospitalizados a su llegada a la capital estadounidense.

La pauta, así pues, está clara. Los primeros viajes de indocumentados de Texas y Florida a Washington no terminaron en ningún centro de acogida, sino frente a la sede de Fox News en la capital, para facilitar así su retransmisión en directo a los votantes republicanos del país. En Washington, al igual que en Nueva York y en Chicago, los servicios sociales de las ciudades se encargan de acoger a los recién llegados.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el miércoles que los servicios de acogida de la ciudad están «al borde del colapso», debido a la llegada de 11.000 personas en autobuses desde Texas. Un grupo de 60 inmigrantes tuvo que pasar la noche en una estación de autobuses hasta que el Ayuntamiento de la ciudad les encontró aloja-

miento. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha pedido el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad para ayudar en las tareas de acogida.

La elección de Martha's Vineyard no es casual. Esa isla es famosa entre los amantes del cine porque en ella se rodó Tiburón, de Steven Spielberg, y entre los de la literatura porque allí nació Tashtego, arponeros de Moby Dick. Pero, en el imaginario esta dounidense, Martha's Vineyard es el sitio al que van a veranear los demócratas ricos y famosos. En otras palabras: el centro de la izquierda exquisita. Allí tienen casa, Barack Obama, Bill y Hillary Clinton, Bill Gates y Oprah Winfrey.

Martha's Vineyard es muy demócrata, hasta el punto de que tiene la única playa nudista de toda la costa Este de EEUU. Así que la decisión de DeSantis y Abbot es la plasmación práctica de la máxima «si quieres a los inmigrantes indocumentados, mételos en tu casa». Evidentemente, eso da réditos electorales, aunque en la práctica las cosas no son así. Por de pronto, el contribuyente de Florida lleva pagados este año 12 millones de dólares en costes de transporte de personas a estados del Norte.

## **ECONOMÍA**

## El PSOE votó un 'papel mojado'

 El Gobierno forzó al Parlamento a tramitar el impuesto a las energéticas, pese a saber desde cuatro días antes que Bruselas lo invalidaba • Montero admite ahora que se plegará «a lo que plantee la UE» y modificará el tributo

#### CARLOS SEGOVIA MADRID

El Gobierno forzó una votación parlamentaria el pasado martes de una proposición de ley para establecer «gravámenes temporales» a las energéticas y la banca, pese a que sabía desde, al menos, cuatro días antes, que era papel mojado.

Según un documento al que ha tenido acceso EL MUNDO preparado «para el Consejo Extraordinario de los ministros de Energia de la UE del día 9» -incluida la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera- la Comisión Europea ya se decantaba por un tipo de impuesto muy diferente centrado en los beneficios y no en los ingresos como lograron aprobar PSOE y Podemos.

El planteado en el documento y

Porcentaje sobre ventas de las energéticas. Es el gravamentemporal tramitado en el Parlamento.



que ya avisaba a los ministros de lo que plantearía días después la comunicación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, decia claramente que lo que apoya es «una contribución a la solidaridad», pero no sobre las ventas, sino «utilizando como base los beneficios antes de impuestos ya calculados a efectos nacionales. Las empresas y las autoridades nacionales están familiarizadas con estas normas y procedimientos».

Sin embargo, lo votado el martes fue la toma en consideración de un impuesto bajo forma de «prestación patrimonial» gravando el 1,2% a las ventas de las grandes energéticas y del 4,8% a las comisiones e intereses netos de la banca. Son impuestos temporales y extraordinarios para recaudar 7.000 millones de euros en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, pero Bruselas lo acorta a un año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ya este jueves, casi una semana después del documento de la Comisión, que se plegará «a lo que plantee la UE» y que, por tanto, «ajustará» la figura tributaria votada en el Parlamento. Ella misma lo calificó de «impuesto». Así lo expresó en el programa Espejo Público de Antena 3 dejando en el limbo el contenido de la proposición de ley de su partido.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un paréntesis este jueves en sus ataques a las energéticas y la banca y, por el contrario, se mostró cálido con el presidente del BBVA, Carlos Torres, y su cúpul a en la sede de la entidad financiera. Sánchez aceptó inaugurar la segunda edición del Foro para



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de BBVA, Carlos Torres, ayer en el Foro para la Sostenibilidad celebrado por el banco. ANGEL NAVARRETE

## beneficios en lugar de los ingresos

#### DIEGO G. CAMPORRO MADRID

La propuesta rubricada por el Gobierno, que ya superó su toma en consideración en el Congreso, deberá ser, de facto, revisada.

#### ¿Qué tipo de impue sto ha impulsa do el Ejecutivo español?

El Gobierno planteó el pasado mes de julio aprobar un nuevo impuesto que gravase directamente los ingresos de las eléc-

la Sostenibilidad del banco y se presentó como «aliado del sector privado» en el proceso de transición energética. «Quiero dar la enhorabuena BBVA por hacer de la sostenibilidad el centro de vuestras prioridades», llegó a decir en contraste con su re-

gresos superasen los 1.000 millones de euros.

#### ¿Qué pensaba el sector en ergético?

La medida generó un importante rechazo en la industria, que tachó la tasa propuesta por el Ejecutivo como «arbitraria», «injustificada» e «ineficaz», llegando a plantear, incluso, acciones legales para frenar esta nueva via de recaudación.

#### ¿Qué ha plantea do ahora Bruselas?

La Comisión Europea ha propuesto gravar «de forma moderada» los beneficios de estas empresas y no la facturación. Este impuesto está destinado a

tórica de estos meses calificando a la banca de «poder oscuro» que quiere hacer quebrar al Gobierno.

Torres deslizó que «la regulación al consejo de administración de y las políticas públicas deben aportar la estabilidad y la confianza que los inversores necesitan, junto a unos incentivos adecuados». Sán-

33% de los beneficios extraordinarios, es decir, aquellos que superen el 20% de la media de los últimos tres años. La tasa planteada por el Ejecutivo europeo tiene un carácter finalista. Esta es la principal razón por la que el PP la apoya.

#### ¿Para qué periodo están plante adas ambas medidas?

En la hoja de ruta elaborada por el Gobierno, el impuesto se aplicaría sobre los resultados de 2022 y 2023 y no se cobraría hasta los ejercicios posteriores. En el caso de Europa, esta tiene una duración de un año y se revisaria el 15 de octubre de 2023.

chez eludió mencionar los nuevos impuestos y se mostró de acuerdo: «Es importante dar estabilidad juridica a los inversores. Creo humildemente que es lo que hemos hechodesde 2018».

Sí reivindicó que «Ursula Von der Leyen ha hecho suyos muchos de

los postulados del Gobierno». Entre ellos, el concepto de aumentar la presión fiscal sobre el sector energético por sus beneficios extraordinarios. Esa victoria conceptual lograda en Bruselas sirvió a Montero para reprochar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está «atrapado» y se ha visto obligado «a cambiar de posición» sobre este tributo. La entrada en escena de la Comisión Europea ha obligado a Gobierno y oposición a confluir sobre el nuevo gravamen. El Gobierno tiene que modificar su planteamiento de impuesto sobre las ventas de las energéticas y va a tener difícil mantener el de la banca, que no contempla la Comisión Europea y, en todo caso, nunca sobre los ingresos por comisiones bancarias como se aprobó el martes en el Parlamento.

En cuanto al PP, abraza ahora el concepto de gravar beneficios defendido desde 2020 por Podemos, pero siempre en la forma que acuerde la UE, según ha declarado Feijóo y «siempre que sirva para aliviar lasfacturas de los consumidores». Es decir, con carácter finalista y no para la caja del Estado.

## Los salarios en España suben un 42% menos que la media de la UE

#### El diferencial entre el alza de sueldos en la UE y en España ha ido creciendo desde enero

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Los salarios en España subieron un 2,6% interanual en el segundo trimestre, un incremento un 42% inferior al que se registró de media en la Unión Europea y que situó a nuestro país como el quinto de los 28 que componen la unión con un menor aumento de los sueldos en un entorno de creciente inflación, según publicó ayer Eurostat.

Los costes salariales por hora trabajada para el conjunto de la economía en términos nominales –sin tener en cuenta el impacto de la inflación– subieron un 2,6% en el periodo de abril a junio, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, un incremento muy inferior al registrado de media en el conjunto de la UE, del 4,5%, y en la Eurozona, del 4,1%. En el primer trimestre, los salarios se elevaron un 2,9% en España y un 4,1% en la media de la UE, con lo que mientras en nuestro país la tendencia es a la baja –cada vez suben menos–, en la media del continente sucede lo contrario. En la primera mitad del año, la subida promedio es del 2,75% para España y del 4,3% en la UE.

La subida medida por Eurostat coincide exactamente con la última que recoge la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, que refleja aumentos salariales del 2,6% pactados en los convenios hasta el 31 de agosto.

Los únicos países que registraron en el segundo trimestre subi das de sueldos inferiores a los de España fueron Países Bajos (2,4%), Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,3%) y Grecia (0,8), el que registró el aumento más moderado. De ellos, los trabajadores holandeses, griegos y españoles son los que están sufriendo la mayor pérdida de poder adquisitivo, ya que se enfrentan a subidas de precios de doble digito -del 10,5% en España en agosto, por ejemplo- con aumentos salariales inferiores al 3%.

El país europeo que ha experimentado un mayor incremento de los salarios ha sido Hungría, del 14,9% interanual, bastante similar a la subida de precios, del 15,6% en agosto. Le siguen Bulgaria, con una revalorización salarial del 14,6% para afrontar una inflación del 17,7%; Lituania, donde los salarios han subido un 12,4% y los precios, un 21,2%; Rumania (sueldos, 11,7%, y precios, 15%) y Polonia (11,1% salarios y 16,1% precios).

Si se compara a España, la cuarta potencia económica de la UE por volumen de PIB, con las tres primeras, se observa que la subida de precios experimenta da es inferior

En Alemania los sueldos se han actualizado un 5,5% y los precios, un 8,8%

mientras que presenta niveles superiores de inflación. En Alemania, la número uno, el incremento salarial fue del 5,5% en el segundo trimestre, mientras que su inflación se sitúa en el 8,8% en agosto (una pérdida de poder adquisitivo de unos 3 puntos); en Francia, las nóminas subieron un 2,7%, sólo una décima más que en España, pero los precios se incrementaron en agosto un 6,5% (pérdida de casi 4 puntos), mientras que en Italia los sueldos subieron un 3% y los precios un 9% (pérdida de 6 puntos). En nuestro país la pérdida de poder adquisitivo roza los 9 puntos.

#### DIFERENCIAS SECTORIALES

Aunque esa es la media, los sueldos no subieron lo mismo en unos sectores que en otros. En la industria, la revalorización fue del 3,6% en España, superior a la media europea (3,5%); mientras que en los servicios los aumentos de sueldos fueron del 2,7% y en la construcción del 2,5%, ambos por debajo de la media.

La publicación de estos datos coincidió ayer con la petición por parte de la Confederación Europea de Sindicatos para que se suban los salarios mínimos interprofesionales en los países europeos. Dado que éstos han subido un 6,9%, pero la inflación se ha situado en un 12,4%, la pérdida del poder de compra es de 5 puntos y medio, advierten.

#### CUÁNTO HAN SUBIDO LOS SALARIOS EN ESPAÑA FRENTE AL RESTO DE PAÍSES DE LA UE

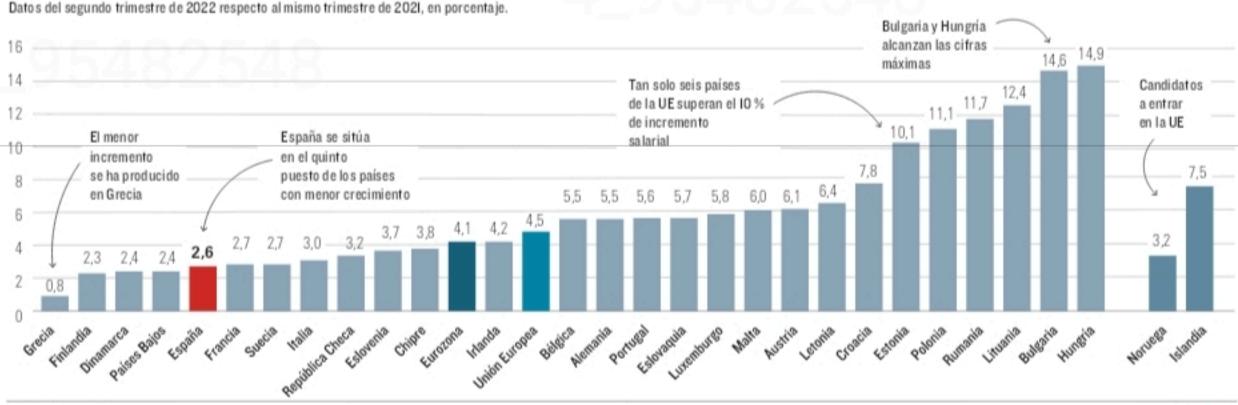

FUENTE: Eurostat.

## Más rebote en 2021... y mayor caída en 2020

Según el INE, España creció 0,4 puntos más el año pasado, pero cayó cinco décimas más el anterior

#### A. OLCESE MADRID

La economía española creció un 5,5% en 2021, cuatro décimas más de lo que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE) en marzo, por el tirón que tuvo el consumo privado de los hogares, según actualizó ayer este organismo.

Sin embargo, esta buena noticia viene acompañada de una menos positiva: la caída del Producto Interior Bruto (PIB) que experimentó el país en 2020, el año de la pandemia, fue del 11,3% y no del 10,8%, como inicialmente se había apuntado, cinco décimas más acusada; mientras que en 2019 el crecimiento fue del 2% y no del 2,1%.

«Se producen algunas variaciones en las estimaciones de 2021 con una mayor aportación de la demanda nacional (5,2%, frente a 4,7%) y una menor contribución de la demanda externa (0,3%, frente a 0,5%). Por lo que se refiere a la demanda nacional, la variación inte-

ranual en volumen del gasto en consumo final es del 5,1% frente al 4,2% estimado previamente. Por su parte, la formación bruta de capital creció un 5,9%, frente al 6,8% de la estimación anterior», explicó el Instituto, que ha revisado la Contabilidad Nacional de los últimos años.

#### LEJOS DEL NIVEL PRECOVID

A cierre de 2021, el valor del PIB a precios corrientes—es decir, sin eliminar el efecto de la inflación— se situó en 1.206.842 millones de euros, por encima de los 1.117.989 millones a los que llegó en 2020, pero todavía por debajo de los 1.245.513 millones de euros de 2019. El país necesita incrementar su producción total en 38.600 millones para recuperar ese nivel, algo que según organismos internacionales no sucederá al menos has-

#### **DATOS DEFINITIVOS**

#### El Ministerio lo

celebra. Economía valoró ayer que la revisión del PIB de 2021 «certifica la fuerte recuperación de la economía española», pero no quiso hacer comentarios sobre la rebaja del PIB de 2020.

Revisión de toda la serie. En 2018 el PIB creció un 2,3%; 2017 (3,0%); 2016 (3,0%); 2015 (3,8%); 2014 (1,4%); 2013 (-1,4%); 2012 (-3,0%); 2011 (-0,8%); 2010 (0,2%); 2009 (-3,8%); 2008 (0,9%) y 2007 (+3,6%). ta finales de 2023, lo que coloca a España a la cola de la Unión Europea en la vuelta a los estándares de

El INE confirmó también un aumento del 6,6% en el empleo medido en puestos de trabajo a tiempo completo, lo que supone que si todo el empleo del país fuera a tiempo completo habría 18 millones de puestos de trabajo a cierre de 2021, frente a un número de afiliados a la Seguridad Social muy superior. Las horas trabajadas aumentaron un 7,2%, frente al 7,0% de la estimación anterior.

En 2021, el peso del sector servicios en el PIB ascendió al 67,4%; el peso de la industria fue del 15,3% –lejos del objetivo europeo del 20%—; el peso de la construcción fue del 5% (el más bajo de los últimos años); y el de la agricultura, del 2,6%.

# La banca 'online' acelera la guerra por el pasivo

Las entidades digitales toman la delantera a las tradicionales para remunerar el ahorro

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha empezado a provocar movimientos tectónicos por parte de los bancos. Las hipotecas fueron las primeras en notarlos e, incluso antes de que esas subidas se produjeran, las entidades ya comenzaron a encarecertas; en las últimas semanas, además, han comenzado a surgir cambios en el ahorro, algo que muchos interpretan como los tambores que anuncian una inminente batalla por el pasivo de los clientes.

El proceso es todavía incipiente y está protagonizado más por bancos online y extranjeros que por los grandes bancos tradicionales en España, que apenas se han movido en este sentido. No obstante, en el mer-

cado esperan que la competencia se acelere en los próximos meses, especialmente si el BCE continúa con su hoja de ruta de nuevas subidas de tipos para hacer frente a la inflación. De esta forma, los clientes más conservadores -que representan el perfil más común en España- empiezan a ver la luz después de años de una política monetaria expansiva que ha llegado a penalizar la acumulación de ahorros varados en las entidades.

«Para beneficiarse de la subida de tipos hay que saber buscar. Por ahora, los bancos de toda la vida, salvo excepciones, se han mantenido al margen de esta nueva tendencia», apuntan Andrea Morales y Javier Mezcua, expertos en Banca y Depó-

sitos del comparador HelpMyCash.

Las ofertas y contraofertas que se han acelerado en las últimas semanas tienen como objetivo captar nuevos clientes o elevar la vinculación de los que ya existen. En cualquier caso, los expertos advierten de que en ningún caso esas ofertas llegarán

a compensar la pérdida de poder adquisitivo que está provocando la inflación, que se sitúa ahora en el 10,5% en España.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) denuncian que la subida de tipos no se está trasladando a la misma velocidad en los depósitos, al contrario de lo que ocurre en las hipotecas, y se muestran especialmente críticos en este sentido con las grandes entidades tradicionales. «La clave es que los bancos han conseguido en estos años de tipos cero aglutinar mucho ahorro sin remuneración, en cuentas al 0%, mostrando que muchos ahorradores prefieren seguridad a remuneración. En este sentido, las entidades grandes se están aprovechando y no ven

muchos incentivos para ofrecer
remuneración y
así está ocurriendo, que sólo las
pequeñas y con
necesidad de captación lo están haciendo, y de forma
limitada», apunta
Patricia Suárez,
presidenta de la
organización.

CUENTAS

En este escenario,

HelpMyCash ha

recopilado para

EL MUNDO las

cuentas de ahorro

y depósitos en Es-

paña y Europa

con mejor remu-

neración y condi-

ciones más atrac-

tivas a las que

pueden acceder

los clientes espa-

noles. Según su

análisis, la cuenta

de ahorro más

ventajosa es la

Cuenta Online de

Sabadell, que re-

munera los prime-

ros 30.000 euros

al 1% TAE duran-

te un año y ade-

más regala 50 eu-

## SUBEN LOS PRECIOS Y LAS COMPRAVENTAS

#### Más operaciones. El

número de compraventas de viviendas aumentó un 3% en tasa interanual durante el mes de julio, hasta alcanzar las 69.015 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado publicados ayer.

Más caras. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.583 euros, un 0,3% más que en julio de 2021. Los pisos bajaron un 0,5%, hasta situarse en 1.749 euros por metro cuadrado, mientras que las viviendas unifamiliares se situaron en 1.301 euros por metro cuadrado, con un aumento del 0,2%.

Más hipotecas. Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 2,8% interanual, hasta las 35.218 operaciones. La cuantía promedio de estos créditos bajó un 3,3% interanual, hasta los 153.183 euros.

ros a los nuevos clientes. También destaca la cuenta remunerada al 1% TAE durante un año de MyInvestor, para un saldo de hasta 20.000 euros.

A éstas les sigue la Cuenta Contigo de Renault Bank, al 0,70% TAE, y la Cuenta Remunerada de Pibank, al 0,60% TAE. «Ambos bancos han su-

#### BATALLA DE LA BANCA POR EL AHORRO EN ESPAÑA

LAS MEJORES CUENTAS DE AHORRO

| Entidades                    | Remuneración      | Condiciones               |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Online de Sasabell           | 1% TAE a 12 meses | Los primeros 30.000 €     |
| MyInvestor                   | 1% TAE a 12 meses | Saldo hasta 20.000 €      |
| Contigo de Renault Bank      | 0,70% TAE         |                           |
| Remunera da de Pibank        | 0,60%TAE          |                           |
| Orange Bank                  | 0,70% TAE*        | Saldo máximo de IOO.000 € |
| (*): Apartir del I de octubr | e.                |                           |

#### DEPÓSITOS MÁS RENTABLES DE ESPAÑA

| Entidades   | Remuneración          | Condiciones                         |  |  |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| Medio lanum | 2% TAE a 6 meses      | Nómina o pensión domiciliada        |  |  |
| Renault     | 1,40% TAE a 24 meses  |                                     |  |  |
| Pibank      | 1,20% TAE a I2 meses  |                                     |  |  |
| EBN Banco   | I,20 % TAE a 24 meses | Mínimo de IO.000 €<br>No cancelable |  |  |

#### DEPÓSITOS MÁS RENTABLES DE EUROPA

| Entidades       | Remuneración      | Condiciones               |
|-----------------|-------------------|---------------------------|
|                 | Depósito a I año  |                           |
| Banca Progetto  | 2% TAE            | Mínimo 10.000 €           |
| Coop Pank       | 2% TAE            |                           |
| Younited Credit | 1,42% TAE         | Mínimo 2.000 €            |
|                 | Depósito a 2 años |                           |
| Banca Progetto  | 2,30%TAE          |                           |
| J&T Banka       | 2,18% TAE         | Mínimo 10.000 €           |
| Younited Credit | 1,80%TAE          | Se puede contratar online |
|                 | Depósito a 3 años |                           |
| Banca Progetto  | 2,50% TAE         |                           |
| J&T Banka       | 2,34% TAE         |                           |
| Younited Credit | 2,06% TAE         |                           |
|                 |                   |                           |

FUENTE: HelpMyCash y elaboración propia.

EL MUNDO

bido recientemente su rentabilidad», señalan desde el comparador. Otra entidad que ha anunciado que mejorará el interés de su cuenta de ahorro es Orange Bank, que a partir del 1 de octubre lo subirá del 0,50 % al 0,70% TAE (saldo máximo remunerable de 100.000 euros). «La ventaja de estas cuentas es que no tienen comisiones y pueden abrirse sin vinculaciones», dicen en HelpMyCash.

#### DEPÓSITOS EN ESPAÑA

Respecto a los depósitos, hay una diferencia considerable entre los que tienen bandera europea y los de bandera española, que no han subido tanto sus rentabilidades. Pese a ello, hay varios participantes en la carrera por el pasivo y Mediolanum ha sido el último en sumarse a ella. La entidad, cuyos productos están garantizados por el Fondo de Garantia de Depósitos (FGD) español, ofrece una rentabilidad del 2% TAE a seis meses en su Depósito 2.0. No obstante, para acceder a él establece una serie de condiciones como ser titular de un producto gestionado comercializado por el banco o tener la nómina o pensión domiciliada sin importe mínimo, entre otras. Desde el banco reconocen a este diario que su propuesta no busca tanto captar pasivo, «sino que está pensada para darse a conocer y crecer en número de clientes vinculados».

Además de Mediolanum, también

Renault Bank ofrece un depósito a dos años al 1,40% TAE, y Pibank paga ahora un 1,20% TAE a un año, tras mejorarlo desde el 0,50%.

#### **DEPÓSITOS EN EUROPA**

El mercado europeo ofrece depósitos mucho más competitivos que en España. La mayoría se puede adquirir online y cuentan con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos del país de origen del banco.

Atendiendo a los depósitos a un año, HelpMyCash destaca la propuesta de la italiana Banca Progetto, que ofrece una rentabilidad del 2% con un mínimo de 10.000 euros. Desde Estonia, Coop Pank ha elevado su rentabilidad desde el 1,7% al 2%, y desde Francia, Younited Credit ofrece una rentabilidad de 1,42%, con un mínimo de 2.000 euros.

En cuanto a los depósitos a dos años, Banca Progetto se alza con el primer puesto en los depósitos a plazo fijo, con una rentabilidad de 2,30% TAE. El che co J&T Banka tiene un plazo fijo al 2,18% TAE con un mínimo de dinero de 10.000 euros, mientras que Younited Credit ofrece una rentabilidad del 1,80% TAE.

En los depósitos a tres años, el de Banca Progetto tiene una rentabilidad del 2,50% TAE; el de J&T Banka, del 2,34% TAE y el de Younited Credit, del 2,06% TAE.

#### El fundador de Patagonia dona su marca por el medio ambiente

#### E. M. MADRID

El fundador de la marca de ropa estadounidense Patagonia, Yvon Chouinard, anunció ayer su decisión de donar su negocio a la protección del medio ambiente, transfiriendo su propiedad a un fideicomiso y a una organización sin ánimo de lucro que dedicará todos los beneficios que se generen a defender el planeta.

Valorada en unos 3.000 millones de dólares, Patagonia tiene beneficios de unos 100 millones de dólares al año y desde su creación se ha distinguido por su especial énfasis en la conservación de la naturaleza, Chouinard, un amante de la escalada que se convirtió en multimillonario gracias al negocio que fundó en 1973, explicó en un comunicado que ha optado por esta via como una forma de dedicar más dinero a la crisis climática y mantener «intactos los valores de la compañía», informa la agencia Efe.

«Si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero – y de un negocio próspero – dentro de 50 años, será necesario que todos hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos. Esta es otra manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte», señaló el empresario para argumentar su anuncio.

#### DIVIDENDO

Según detalló, el 100% de las participaciones con derecho a voto de Patagonia se han traspasado a un fideicomiso creado para proteger los valores de la empresa –controlado por la familia Chouinard– y el 100% de los títulos sin derecho a voto quedaron en manos del Holdfast Collective, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a proteger la naturaleza.

«Cada año, el dinero que ganemos después de reinvertir en el negocio se distribuirá como un dividendo para ayudar a combatir la crisis» medioambiental, añadió. Chouinard, de 83 años, y su familia, renuncian así al control de la compañía con sede en California, que constituye la mayor parte de su fortuna.

Mientras, el actual consejero delegado de la compañía, Ryan Gellert, continuará al mando de las operaciones y Patagonia –que vende principalmente ropa y equipos para actividades al aire libre– mantendrá su política de donar un 1% de sus ventas a organizaciones medioambientales. EL MUNDO. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## El primer viaje de Creta en AVE

Renfe estrena su servicio para transportar perros de más de 10 kilos de Madrid a Barcelona

#### TESTIGO DIRECTO

MADRID-BARCELONA

Creta es un labrador retriever, tiene tres años, pesa casi 35 kilos y es la primera vez que viaja en AVE. Es, de hecho, el primer perro de más de 10 kilos que viaja en tren de larga distancia. Hasta ahora no podían por su peso, pero ayer Renfe estrenó un proyecto piloto para que los perros grandes puedan viajar. Una experiencia pionera que decidimos probar.

La perra está en el límite para poder hacerlo, que son 40 kilos. Renfe testará hasta diciembre el experimento y la idea es que, si este proyecto piloto funciona, se pueda extender a otras rutas. De momento sólo hay tres frecuencias diarias en el AVE Madrid-Barcelona (tres idas y tres vueltas).

Creta llega a la estación de Atocha, en Madrid, para emprender su viaje a Barcelona. Animal y dueña vienen con los deberes hechos: con las vacunas en regla, la documentación y una declaración de responsabilidad firmada.

La perra llega paseada y con sus necesidades hechas, para evitar problemas dentro del vagón, pues son dos horas y media de travecto.

Nos personamos media hora antes de que salga el tren para que el personal de la estación nos entregue nuestro kit canino: un empapador y una funda para el asiento. En cada tren sólo hay dos plazas para perros. Están dentro del mismo vagón, para evitar molestias al resto de los viajeros, y la plaza para el perro está al inicio del mismo.

«Es algo en lo que estábamos trabajando. En Renfe intentamos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y veíamos que és-



Una pasajera juega con su mascota de más de 40 kilos, ayer, en el AVE Madrid-Barcelona. BERNARDO DÍAZ

ta era una demanda creciente», explica Santiago Fernández Varea, director de Experiencia del Cliente de Renfe y una de las personas que ha estado trabajando en esta iniciativa.

#### EN EL TREN

Se percibe que el personal encargado de atender este nuevo servicio tiene experiencia en tratar a animales.

El embarque se hace normalmente: se pasan las pertenencias por la cinta de seguridad, se enseña la documentación en el acceso y el animal baja por la rampa mecánica hasta la vía. El vagón que tenemos asignado está lleno de gente: la mayoría trabaja, otros duermen... y Creta se convierte en la estrella del momento. No parece molestar porque los pasajeros que pasan la saludan, la acarician y le hacen fotos... «Ni me he enterado de que había un perro delante», comenta una viajera. Va trabajando y cree que este servicio es una buena idea. «Molesta más la gente que pasa que el animal», explica.

La perra tiene que estar atada, junto a su asiento y con bozal y bajo la supervisión de su dueña. No puede caminar por los pasillos ni cambiar de vagón, en el que viaja una persona (al margen del interventor) con experiencia en el manejo de animales por si surge algún problema.

La mayor parte del viaje Creta va tumbada sobre la alfombrilla que nos han dado, con agua. Sólo ladra cuando pasa el carrito con las bebidas. Al finalizar el viaje, otra pasajera que tiene mascota le da un premio «porque no ha ladrado nada y se ha portado muy bie», dice.

El punto más problemático es la bajada del tren. También hubo problemas para subirla, pero en el andén de la estación de Barcelona-Sans el espacio entre el coche y el andén es demasiado grande y la perra se asusta. Le da miedo el escalón y no quiere bajar.

Solicitamos el servicio Atendo para que nos asistan con la rampa para sillas de ruedas. Este servicio, explica la persona que nos acompaña, «lo damos a los usuarios que lo necesitan, pero no es para las mascotas», especifica. Tenemos claro que solicitaremos de nuevo el servicio para embarcar y desembarcar en la vuelta a casa.

El precio del billete de Creta son 35 euros, a lo que hay que sumar el del pasajero, que varía en función del trayecto, el día, la hora, la afluencia... Los perros de menos de 10 kilos pagan 10 euros.

#### Si funciona el proyecto piloto hasta diciembre, Renfe lo ampliará a otras rutas

«Es más caro porque tú ocupas un asiento y el perro otro, no es como cuando llevas trasportín, que no ocupa asiento», explica Fernández Varea, que dice que «se están estudiando tarifas variables en función de los trayectos, porque hay algunos más cortos, otros más largos...».

Facilitar el transporte ferroviario a las mascotas de más tamaño era una demanda creciente, sobre todo teniendo en cuenta que en España ya hay más familias con mascotas que con hijos pequeños.

Este proyecto estará activo desde 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre.

«El aumento de la presencia de mascotas en los hogares españoles hace que presente crecimientos muy importantes de forma continuada», explican desde la consultora Nielsen.

El sector facturó en 2021 más de 1.300 millones de euros, sólo en comida para mascotas.

## Biden evita la huelga de trenes 'in extremis'

Logra alcanzar un acuerdo tras una negociación de 20 horas junto con la patronal y los sindicatos

#### PABLO PARDO WASHINGTON CORRESPONSAL

Los trenes en Estados Unidos son muy diferentes de Europa. Las redes son totalmente privadas, lo mismo que los operadores, y la integración vertical (es decir, que tanto la las vías como los trenes sean del mismo dueño) es legal. La única excepción es Amtrak, una empresa que en la práctica es pública, porque se ocupa del transporte de pasajeros, que es una rui-

na. EEUU tiene una red ferroviaria de 225.000 kilómetros, unas 15 veces la de España (aunque el país es 19 veces mayor), de los que el 85% son para mercancias.

La red es muy rentable, sin embargo, los empleados del sector cuentan con condiciones que distan mucho de las ofrecidas en otros países de occidente. Los trabajadores pedían cosas que en Europa se tienen como derechos básicos, como cobrar los días que no



Un grupo de viajeros espera, en la estación de Arlington, en Virginia. AP

trabajan para ir al médico, tener derecho a cobrar las horas extras realizadas, bajas por enfermedad, o no tener que tener una disponibilidad para trabajar que es, literalmente, de 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, con la excepción de dos o tres semanas de vacaciones.

Los paros deberían comenzar este viernes, sin embargo, no tendrán lugar. Joe Biden y su secretario de Transporte, Pete Buttigieg, Io han logrado evitar. Tras nada menos que 20 horas de negociación auspiciada por la Casa Blanca entre empresas y sindicatos, ambos alcanzaron un principio de acuerdo en la madrugada de hoy, jueves, que permite despejar, al menos por el momento, el peligro de huelga. En una acción aún más inusual, Biden recibió hoy en el Despacho Oval a los representantes de las empresas y de las centrales. El presidente sabe que los sindicatos le dieron la victoria a él en 2020, igual que a Trump en 2016, y quiere tener de su lado a esos agentes sociales. En un momento de inmensa conflictividad laboral en EEUU, el acuerdo supone un buen tanto para Biden.

4\_95482548

#### **BOLSA**



| MAYORES SUBIDAS I | DELIBEX % | MAYOR ES BAJADAS D | ELIBEX % | TIPOSOFICIALES |       |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|----------------|-------|
| CaixaBank         | +5,78     | Repsol             | -4,05    | España         | 1,25  |
| Banco Sabadell    | +4,90     | Indra.             | -3,45    | Alemania       | 1,25  |
| Bankinter         | +4,40     | Inditex            | -1,58    | Zona euro      | 1,25  |
| Santander         | +3,52     | Cellnex Telecom    | -1,31    | Reina Unido    | 1,75  |
| BBVA              | +2,24     | PharmaMar          | -1.18    | EE.UU.         | 0,50  |
| Endesa            | +2,01     | Grifols            | -1,11    | Japón          | -0,10 |
| Meliä Hotels Int. | +1,34     | Acerinox           | -0,93    | Suiza          | -0,25 |
| ACS               | +1,31     | Solaria            | -0,81    | Canadá         | 2,50  |

| IBEX 35         |                      |                             |                 |                                    |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| TÍTULO          | OLTIMA<br>COTEZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | MIN MAX.        | VARIACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |
| Acciona         | 204,400              | 2,400 1,19                  | 200,000 205,200 | 52,00 21,59                        |
| Acciona Ener    | 41,540               | 0,220 0,53                  | 40,900 42,000   | 22,87 27,50                        |
| Acerinox        | 8,600                | -0,248 -2,80                | 8,540 8,900     | 39,17 -24,46                       |
| ACS             | 22,990               | -0,050 -0,22                | 22,920 23,310   | 1,68 -2,46                         |
| Aena.           | 118,450              | -1,300 -1,09                | 118,000 119,800 | -2,39 -14,66                       |
| Amadeus         | 52,060               | 0,620 1,21                  | 50,860 52,100   | 0,13 -12,71                        |
| ArcelorMittal   | 21,900               | -0,950 -4,16                | 21,750 22,940   | 50,11 -22,82                       |
| B. Sabadell     | 0,739                | 0,000 0,05                  | 0,725 0,753     | 73,75 24,84                        |
| B. Santander    | 2,586                | 0,011 0,41                  | 2,552 2,616     | 20,84 -12,07                       |
| Bankinter       | 5,778                | 0,106 1,87                  | 5,654 5,798     | 40,41 28,14                        |
| BBVA            | 4,878                | -0,009 -0,18                | 4,831 4,956     | 39,76 -7,09                        |
| CabaBank        | 3,425                | 0,010 0,29                  | 3,410 3,521     | 21,63 41,88                        |
| Cellnex Telecom | 37,300               | 0,420 1,14                  | 36,560 37,410   | 12,56 -27,12                       |
| Colonial        | 5,580                | -0,175 -3,04                | 5,555 5,755     | 9,77 -32,36                        |
| Enagás          | 17,480               | -0,070 -0,40                | 17,480 17,800   | 29,67 -14,31                       |
| Endesa          | 17,175               | -0,360 -2,05                | 17,175 17,515   | 3,42 -14,98                        |
| Ferrovial       | 25,170               | -0,280 -1,10                | 25,060 25,460   | 25,80 -8,67                        |
| Fluidra         | 14,920               | -0,590 -3,80                | 14,690 15,560   | 73,90 -57,61                       |

| TiTUL O           | ÚLTIMA WHEACIÓN DIANEA |              | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |         |
|-------------------|------------------------|--------------|--------|--------|-----------------|---------|
| moco              | CO TEACIÓN             | EUROS %      | MIK    | MAX.   | ANTERIOR        | AC TU A |
| Grifols           | 12,185                 | -0,330 -2,64 | 11,975 | 12,490 | -28,17          | -27,79  |
| IAG               | 1,236                  | -0,011 -0,88 | 1,212  | 1,248  | -4,86           | -27,49  |
| Iberdrola         | 10,610                 | -0,205 -1,90 | 10,600 | 10,785 | -3,41           | 1,90    |
| Inditex           | 22,780                 | 0,830 3,78   | 22,260 | 23,290 | 14,76           | -20,1   |
| Indra             | 8,270                  | 0,220 2,73   | 8,000  | 8,400  | 38,60           | -13,1   |
| Mapfre            | 1,696                  | -0,032 -1,85 | 1,683  | 1,714  | 27,71           | -6,0    |
| Meliá Hotels Int. | 5,620                  | 0,060 1,08   | 5,490  | 5,630  | 4,93            | -6,3    |
| Merlin Properties | 8,935                  | -0,125 -1,38 | 8,880  | 9,140  | 42,58           | -6,6    |
| Naturgy           | 26,160                 | -0,570 -2,13 | 26,160 | 26,640 | 65,64           | -8,6    |
| PharmaMar         | 59,260                 | 0,700 1,20   | 58,520 | 59,920 | -18,40          | 3,9     |
| Red Eléctrica     | 17,890                 | -0,255 -1,41 | 17,785 | 18,125 | 27,20           | -5,9    |
| Repsol            | 12,850                 | -0,050 -0,39 | 12,710 | 13,035 | 37,05           | 23,1    |
| ROVI              | 46,440                 | 0,440 0,96   | 45,600 | 47,180 | 98,93           | -37,0   |
| Sacyr             | 2,326                  | 0,020 0,87   | 2,292  | 2,338  | 24,12           | 1,7     |
| Siemens Gamesa    | 17,945                 | -0,005 -0,03 | 17,940 | 17,985 | -36,33          | -14,8   |
| Solaria           | 20,970                 | -0,430 -2,01 | 20,760 | 21,390 | -27,58          | 22,4    |
| Telefónica        | 3,929                  | -0,021 -0,53 | 3,903  | 3,948  | 33,84           | 2,0     |

## Trigo, azúcar... y ahora arroz: India aviva la inflación

El mayor exportador del mundo restringe su venta y alerta a los países más vulnerables

LUCAS DE LA CAL PEKÍN

La campaña de proteccionismo alimentario de India comenzó en mayo cerrando el grifo a las exportaciones de trigo. Una ola de calor extremo secó los vastos campos de cereal del segundo país más poblado del mundo, que tiene demasiadas bocas hambrientas que alimentar dentro de casa. Había que salvaguardar las existencias.

Después del trigo, se limitaron las exportaciones de azucar. Había que contar con suficiente disponibilidad del edulcorante -del que India es el mayor productor y segundo mayor exportador mundial- para el mercado interno y controlar el aumento de los precios.

Si no llueve, hay sequia y los campos se derriten. En resumen: las cosechas se pierden. Si llueve mucho, hay inundaciones y los campos se convierten en humedales. En resumen: las cosechas se pierden. Ni una

La última vez que

lo hizo, el precio por

tonelada se disparó

a los 1.000 dólares

cosa ni la otra ha dado tregua a India en los últimos meses. Y, como dice el dicho, no hay dos sin tres, pues tras el trigo y el azucar, ha tocado ahora restringir las deman-

dadas exportaciones de arroz.

En Nueva Delhi, la oficina del primer ministro Narendra Modi lo presenta como «medidas para reforzar la seguridad alimentaria y limitar la inflación causada por las interrupciones del suministro de la pandemia y la guerra en Ucrania». Desde fuera del país asiático preocupa mucho la decisión por la presión que ejercerá a los países que luchan contra la pobreza y que dependen del arroz como alimento básico. El último precedente que hay de India prohibiendo las exportaciones fue en 2007. Entonces, los precios mundiales del arroz se dispararon a niveles récord unos .000 dólares por tonelada.

India es el mayor exportador de arroz del mundo, representa 40% del comercio mundial, el 60% solo en Asia y en África. En 2021 alcanzaron un récord de 21,5 millones de toneladas, más que los envíos combinados de los siguientes cuatro mayores exportadores del grano del mundo. Ahora, la potencia asiática vuelve a agitar los mercados poniendo topes a las ventas al exterior de algunas variedades de su arroz: a partir del 9 de septiembre se prohibieron las exportaciones de arroz partido y un gravamen del

20% a los envios delintegral sin moler y del des-

cascarillado. De las restricciones, por ahora, se salva el arroz basmati, la variedad más conocida del país

asiático. «La variedad que ahora atrae el impuesto a la exportación representa alrededor del 60% de los enviosde arroz no basmati de la India», explicaba BV Krishna Rao, presidente de la Asociación de Exportadores de



Una plantación de arroz en Dharmsala, India, este lunes. AP

Arroz. Unas restricciones que no hacen ninguna gracia a sus mayores mercados (Estados Unidos, Malasia o África occidental), mientras que la medida beneficia a otros grandes productores de la región como Tailandia, Vietnam y Pakistán.

En los puertos de India habría ahora mismo alrededor de un millón de toneladas de grano atrapadas porque los compradores se niegan a pagar el nuevo impuesto de exportación del 20%, además del contrato acordado.

En Asia, los precios del arroz habrian aumentado un 5% desde que la semana pasada India anunciara unas nuevas restricciones que llegan, según los medios locales, cuando la siembra se ha reducido un 5,6 % esta temporada debido a la falta de lluvias en algunas zonas. En la actual temporada de los Kharif -como se conoce a las cosechas en época de monzones-, los agricultores han sembrado 2,1 millones de hectáreas menos de arroz en comparación con el mismo período del año anterior.

Más datos que explican la decisión del Gobierno de Modi: las lluvias monzónicas han caído más de un 25% que el promedio en los principales estados productores de Uttar Pradesh, Jharkhand y Bihar. Alrededor del 68% del área total de cultivo en India es de secano. De los aproximadamente 40 millones de hectáreas del área cosechada de arroz, el 60% se riega y el resto depende de la lluvia y, por lo tanto, es susceptible a la sequía.

El primer ministro defendió hace unos días el nuevo impuesto al arroz mostrando los últimos datos de inflación publicados por el Banco de la Reserva de la India, que ha aumentado las tasas de interés tres veces este año en un intento por contener los precios: la inflación está rondando el 7%, muy por encima del objetivo del 4% establecido por el Gobierno.

En Nueva Delhi preocupa que, si no se toman medidas proteccionistas, la situación empeore como ocurrió en primavera, cuando se frenó la exportación de trigo y se limitó la de azúcar, porque la inflación de la quinta economía más grande del mundo llegó hasta el 7,8%, su nivel más alto en casi ocho años.

#### CAPITOLIO, S.A.

señores accionistas de la Mercantil "CAPITOLIO, S.A." para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 21 de octubre de 2022, a las Once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el dia 22 de octubre de 2022, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega 15, 4º planta, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- Reelección del Administrador Único. Delegación de facultades. Ruegos y preguntas
- Lectura y aprobación, en su caso, del

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señ cres accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria. La información la pueden retirar en el domicillo sodal o solicitaria por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Madrid, a 22 de Junio de 2022. El Administrador Único. VIAMED SALUD, S.L. D. Paulo Alexandre Castro De Araujo Gonçalves

32 EL MUNDO. VIERNES IG DE SEPTIEMBRE DE 2022

## **DEPORTES**

# El tío de Rubiales dice que pagó orgías con dinero federativo

FÚTBOL. Juan Rubiales, que era jefe de gabinete del presidente, realiza sus acusaciones voluntariamente en Fiscalía

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

Juan Rubiales, tío y ex jefe de gabinete del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de fiestas privadas con dinero federativo. Según la declaración voluntaria que prestó el pasado 30 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Luis Rubiales celebró «a principios de 2020 una fiesta en un chalé privado de Salobreña», localidad de la provincia de Granada.

Según su testimonio, aquella cita tenía como objeto oficial «unas
jornadas de trabajo, pero no fue
tal». En palabras de Juan Rubiales
ante el Ministerio Público, el alquiler de aquella vivienda fue «únicamente para disfrute de él y de su
equipo más directo, pagándose los
gastos con tarjetas de empresa de
la propia RFEF». A dicha fiesta,
prosiguió Juan Rubiales, «se invitó
por parte del ex futbolista y amigo
del presidente Nené a un grupo de
ocho o diez chicas jóvenes».

Asimismo, Juan Rubiales, que fue despedido recientemente de su puesto en la entidad federativa, relató que el 18 de agosto de 2020 su sobrino le planteó que tenía

Se celebró una fiesta privada en un chalé de Salobreña, según su declaración

#### A través del ex jugador Nené, «se invitó a un grupo de ocho o 10 chicas jóvenes»

que «buscar una fórmula para que llegara dinero a su padre». Él explicó ante la Fiscalía que le contestó que le ayudaría «de su bolsillo». «Sin embargo», añadió que su sobrino le espetó que «no se trata de esto, sino que hay que buscar algo para que el dinero salga de la RFEF». Según el declarante, rechazó de plano la propuesta «y es cuando» su sobrino «le dice que se vaya de allí que no le quiere volver a ver».

Otro de los episodios que describió en su comparecencia en Anticorrupción se remonta a 2019. En agosto de ese año, contó Juan Rubiales, su sobrino decidió «ir contra



El presidente Luis Rubiales, durante un acto ante la prensa, en Madrid. BARROSO / EUROPA PRESS

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para lo cual no duda en contratar a una agencia de detectives para hacer seguimientos y saber con quién se reúne, con quién habla, quién le apoya...» «El pago de estos servicios de vigilancia se llevó a cabo a través de una sociedad del abogado Ramón Caravaca», añadió, «que es la que paga a la empresa que realiza las vigilancias». Estos servicios, precisó, fueron después cargados a la RFEE

La Federación ha comunicado a través de una nota oficial que estas acusaciones del ex jefe de Gabinete son rotundamente falsas: «Ni en esa fecha ni en ninguna otra se dedicó ni un solo euro para cuestiones que no sean propias de la actividad federativa». El organismo añade que Juan Rubiales no ha aportado «una sola prueba, ni en-Fiscalía ni en sede judicial, acerca de sus acusaciones». Varios de los asistentes a esas jornadas en Salobreña iniciaran acciones judiciales contra Juan Rubiales a título personal, al margen de las ejercidas por el organismo.

El declarante relató que «ha sido periodista durante casi toda su vida» y «en los últimos 25 años en Antena 3 Televisión en el Área de Información política». Hasta que su sobrino le nombró jefe de gabinete de la RFEF, cargo que desempeñó «des de junio de 2018 hasta agosto de 2020, cuando fue cesado». Apuntó que «previamente había sido el director de campaña para acceder a la presidencia de la AFE de Luis Rubiales, en 2010, que después se desvinculó profesionalmente y que fue en 2017 cuando le llamó para que dirigiera la campaña para la presidencia de la RFEF».

«Resumidamente», prosiguió en su comparecencia en Anticorrupción, su cometido consistía en «hacerle la vida fácil al presidente, lo cual suponía organizar y coordinar viajes, agenda, relaciones institucionales y organización de la junta directiva, asamblea, etc».

El Ministerio Público investiga en estos momentos las supuestas irregularidades durante el mandato de Luis Rubiales al frente de la

Es acusado de pedir una fórmula para que llegara dinero de la Federación a su padre

#### El organismo niega las acusaciones y dice que Juan Rubiales no tiene una sola prueba

RFEF tras revelar El Confidencial documentación interna de la institución que acreditaba, entre otras cuestiones, el pago de comisiones millonarias al futbolista del Barcelona Gerard Piqué por la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí o la grabación de conversaciones a altos cargos y ex ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. La utilización de un piso en Madrid sufragado por la RFEF o los seguimientos a Aganzo han provocado también acciones judiciales contra el presidente que se instruyen en otros juzgados, al margen de las actuaciones de Anticorrupción.

## El Gobierno se refugia en la Fiscalía

Franco, secretario de Estado, dice que «hay que respetar los tiempos de la Justicia» / El acuerdo del fútbol femenino lo acerca a Rubiales

#### O. SUÁREZ MADRID

«Si es verdad, es horrible, pero ya veremos». Con estas palabras, José Manuel Franco dijo algo más de lo que hasta ahora había dicho a propósito de las revelaciones sobre Luis Rubiales. Las acusaciones que vierte ante la Fiscalía el tío y ex jefe de gabinete del presidente de la Federación, Juan Rubiales, constituyen un nuevo punto de inflexión en una crisis ante la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no varía su posición: aguardar a la finalización de los procesos judiciales.

«Yo siempre aplico lo mismo: máximo respeto a la justicia. Ya se verá lo que suceda en el futuro. A ver cómo queda todo. Hay que respetar los tiempos de la justicia y la presunción de inocencia, porque el tema ya está judicializado», manifestó Franco, poco después de conocer los hechos denunciados por Juan Rubiales y revelados por EL MUNDO. «Las instituciones están por encima de las personas», dijo el dirigente, y en ese sentido reiteró que siempre respetará a la Federación, «al margen de quién esté al frente». La propia Federación, a través de un comunicado, rechazó las acusaciones realizadas por Juan Rubiales.

La posición de Franco es por delegación la posición del Gobierno, aunque la remisión continua a los tribunales, ya sea la Fiscalía u otros juzgados en los que se instruyen diversos procesos contra el presidente de la Federación, ha causado asombro en otras federacion es nacionales y clubes. Del mismo modo, han abierto un cisma en el propio CSD, al discrepar de su posición el segundo de Fran-



Franco y Luis Rubiales, junto a las representantes de las árbitras, el miércoles, en el CSD. RFEF

co, Albert Soler. Para éste último, hubiera sido más adecuado y responsable enviar el caso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), como se hace con muchos otros expedientes. Existen presidentes de federaciones nacionales que consideran el hecho un agravio. Los «tiempos de la justicia», a los que se refirió ayer Franco, suelen ser muy largos.

El secretario de Estado ha sido partidario de mantener la equidistancia en la guerra del fútbol, que tiene sus dos polos en Rubiales y el presidente de la Liga, Javier Tebas, cuyo organismo guardó, ayer, un prudente silencio.

Uno de los últimos episodios de esa guerra ha sido la huelga de árbitras, dependientes de la Federación, que paralizó el arranque de la liga de fútbol femenina. La profesionalización de la competición fue una de las prioridades del Gobierno, hecho que forzó finalmente la convocatoria del CSD a las partes para encontrar un acuerdo y exhibir una nueva sintonía con Luis Rubiales. Las árbitras principales

pasarán de cobrar 300 a 1.666 euros por partido a partir de este fin de semana. El propio Luis Rubiales calificó de «histórico» el acuerdo.

A dos meses de que España acuda al Mundial de Qatar, y en plena carrera por conseguir ser la sede del gran torneo en 2030, Luis Rubiales va a estar en el primer plano los próximos meses sin haber podido detener las acusaciones que aumentan la presión sobre el Gobierno pero también sobre quien las hace, en este caso su tío Juan, ya que deberá acreditarlas.



EL MUNDO. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### **DEPORTES**

## Adiós a todo aquello

TENIS. Roger Federer anuncia su retirada, a los 41 años, golpeado por sus lesiones de rodilla

JAVIER MARTINEZ VALENCIA Apenas unos días después de que Serena Williams disputase en Nueva York el último partido de su vida profesional, Roger Federer anunció el adiós. El tenis pierde casi en un instante a dos de los más grandes jugadores de siempre. El suizo, ganador de 20 títulos del Grand Slam, se marcha resignado por los recurrentes problemas de rodilla, una condena desde antes de que jugase en los cuartos de final de Wimbledon del pasado año ante Hubert Hurkacz el encuentro que quedará como el postrero de una trayectoria impecable, tanto por la inmensidad de los logros como por la manera de suscribirlos.

Federer, que el pasado 8 de agosto cumplió 41 años, tenía previsto volver oficialmente a la competición a partir del 24 de octubre, en el torneo de Basilea, el primer paso con la idea de continuar al menos una temporaday regresar al All England Club, aunque fuera un año más, tal y como anunció en su paso por la reciente edición del torneo londinense para el homenaje a los campeones. Si jugarà la Laver Cup, exhibición bajo su tutela que enfrenta a Europa y América, y se disputará en la capital británica la próxima semana, en esta ocasión con un extraordinario valor sentimental.

En un largo vídeo a través de su cuenta de Twitter, el suizo argumentó con detalle las razones de una

#### Deja una carrera impecable, por la magnitud de sus éxitos y por la forma de lograrlos

despedida que, pese a temerse en las últimas semanas debido al retroceso en su recuperación, no se esperaba de modo tan abrupto.

Federer encarnó como nadie una forma majestuosa de entender el juego. Ocho veces campeón en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el Abierto de Estados Unidos y una en Roland Garros, se postuló durante mucho tiempo con un récord de apariencia inalcanzable, incluso tras la irrupción de Nadal y la posterior de Djokovic, que finalmente le superaron.

La historia de Federer es imposible de contar sin detenerse en su larga y fecunda rivalidad con el español, que ya semanas antes de ocupar su lugar en lo más alto del ránking le había destronado en su feudo de Wimbledon, en aquella final que sigue prendida en la memoria. Jugaron 40 partidos, con 24 triunfos del zurdo. El último de ellos lo ganó Federer, en las semifinales



Roger Federer golpea una derecha contra Tomas Berdych, en las semifinales de Wimbledon 2017. GARETH FULLER / AP

#### LAS REACCIONES AL ADIÓS DEL MAESTRO

Rafael Nadal. "Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiese llegado. Ha sido un honor compartir estos años contigo y vivir tantos momentos extraordinarios dentro y fuera de la pista".

Martina Navratilova. «Qué despedida tan sentida, llena de amor, pasión y gratitud. Así es justo como Roger jugó toda su vida. Gracias por la magia».

David Ferrer. «Era elegancia, perfección, carisma. Ha marcado una época. Un día triste para el tenis». Carlos Alcaraz. «Uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Sigo queriendo jugar contigo».

Alex Corretja. "Estoy hundido, se van la elegancia personificada y el carisma inigualable. Es difícil de aceptar. Perdemos a alguien inigualable, es historia».

Billie Jean King. «Es el campeón de campeones, con el juego más completo de su generación. Roger conquistó el corazón de los fans de todo el mundo». de Wimbledon 2018. Fue el preludio de uno de sus momentos más amargos, que le lastró durante el resto de su carrera: no pudo aprovechar dos match points en la final frente a Djokovic. En Australia, en 2018, había conseguido vencer a Nadal en un torneo del Grand Slam por primera vez en 11 años. Se retroalimentaron hasta conseguir la mejor versión de sí mismos. Nadal se reinventó para neutralizarle en superficies rápidas. Federer lo hizo para detener el azote pertinaz de su máximo adversario.

Es uno de los siete jugadores que tiene los cuatro majors, junto a Nadal, Djokovic, Agassi, Laver, Perry y Budge. El más esquivo para él fue Roland Garros, donde levantó la copa en 2009, año en el que Nadal perdió en octavos ante Robin Soderling. París celebró aquello como si hubiera ganado uno de los suyos. Ningún escenario era ajeno a los encantos de Federer, defensor de una forma distinta de competir.

«Los profesionales de hoy son perceptiblemente más grandes, fuertes y están mejor preparados fisicamente, y es verdad que las raquetas compuestas de alta tecnologia han aumentado su capacidad para tirar a alta velocidad y darle efecto a la pelota. Es por eso por lo que el hecho de que alguien con la finura consumada de Federer haya llegado a dominar el circuito masculino es motivo de gran confusión entre los dogmáticos», escribió David Foster Wallace en El tenis como experiencia religiosa (Literatura Ramdon House). Federer sacaba el tenis de los rigurosos lindes de la cancha. La Central de Wimbledon nunca gozó de un silencio tan cualificado como cuando él jugaba, convirtiendo aquel espacio en un recinto sagrado.

#### Se retroalimentó con Rafael Nadal, buscando ambos la mejor versión de sí mismos

«Creo que mi estilo es muy relajado y probablemente bonito de ver para algunas personas, especialmente para la vieja generación, como Manolo Santana, por ejemplo. Tal vez se sienten más reflejados en mi que en otros jugadores con revés a dos manos y otra forma de jugar. Esa es la razón por la que creo que tengo un gran apoyo de los aficionados, tanto de la gente de la calle como de las leyendas. Por eso poseo una buena imagen», comentaba hace unos años en una entrevista con quien suscribe, para este periódico.

Casado con Mirka Vavrinec y padre de cuatro hijos, Mya, Leo, Charlene y Lennart, podrá dedicarse plenamente a su familia y a atender a su fundación. Quienes tuvimos la inmensa fortuna de seguirle de cerca durante toda su carrera y de disfrutar de su juego como del de ningún otro quedamos en un estado de irredimible orfandad.

#### **DEPORTES**

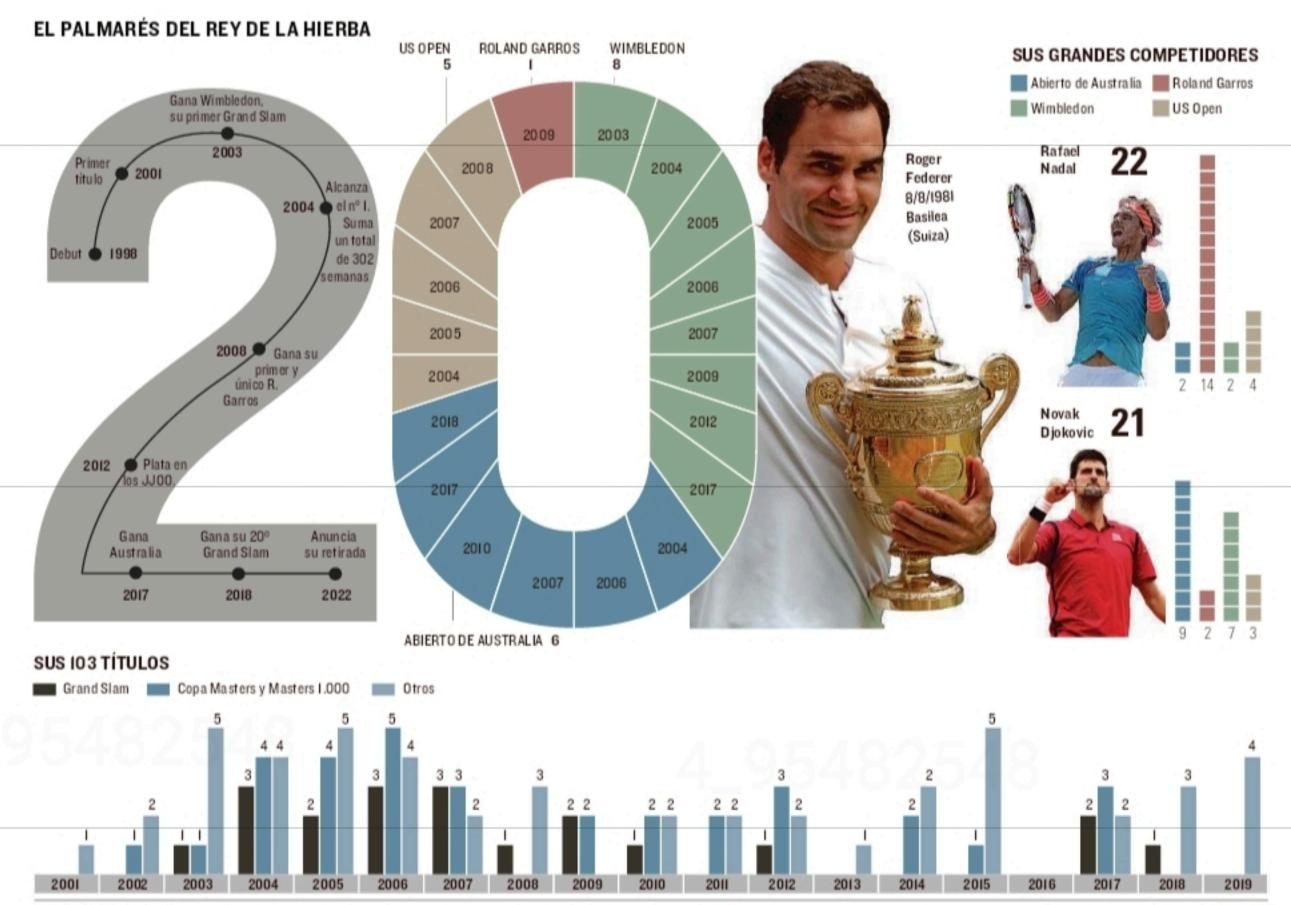

FUENTE: ATP y elaboración propia.

J. Aguirre / EL MUNDO

Fue mediada la década de los noventa, cuando daba los primeros pasos en el circuito junto a Carlos Moyà. Quien más y quien menos ya se había detenido a observar a aquel simpá-

tico y bromista adolescente que jugaba como los ángeles y alegraba el vestuario. Mucho más adelante, ya jalonado por el éxito, mantendría su talante afable y cercano. Entonces, con 18 años, ya exhibía un tenis fácil, tan jovial como su propio carácter, y empecé a pensar que si mejoraba aquel revés que tendía a golpear siempre cortado estaríamos ante un jugador importante. Fue, sí, una tarde, en Acapulco, tras un entrenamiento con Charly, haciendo corrillo con algunos tenistas latinoamericanos, la típica conversación relajada que sucede a una sesión de trabajo, cuando el hoy entrenador de Rafael Nadal me lanzó una de esas apuestas amistosas que luego nunca se cumplen: «Perli, Perli, ¿quién va a ser el próximo número 1?». Yo, sin demasiadas cavilaciones, sin dar tampoco al pronóstico mucha importancia, decidí entrar en el juego: «Roger Federer», proclamé, entre las carcajadas de los concurrentes.

Acierto pleno, dictaría el tiempo, la vida me dio la razón, pues el hombre que ayer, para profundo desconsuelo de todos,

#### ELESCÁNER

JOSE PERLAS

#### La cercanía de un fuera de serie

talante abierto y
ejemplar que distingue también a Nadal
y a Novak Djokovic, muy distinto al exhibido por tenistas como Pete Sampras y
Andre Agassi, que no sólo tendían una
trinchera entre ellos sino también frente a

anunció que colgaba

la raqueta, domina-

ría el circuito como

muy pocos lo han

hecho, y no sólo eso, pues lo haría con el

Se dio la circunstancia de que en algunas de las etapas en las que confrontaba con Nadal por el número 1, a Rafa le tocó medirse con jugadores que yo entrenaba, llámense Nicolás Almagro o Fabio Fognini. Cuando nos cruzábamos con Roger, guiñaba el ojo o mostraba una sonrisa cómplice, como diciendo «a ver si me echáis una mano».

los demás competidores.

Federer se movía así, sin sobreprotegerse bajo el lógico blindaje que fue adquiriendo a medida que se convertia en uno de los mejores tenistas de siempre. Nunca quiso quedarse al margen de todos en esa isla donde pueden residir los elegidos. Tanto él como Nadal han hecho gala de una sincera confraternización, han abierto sus respectivas burbujas. Y si los números 1 son así, los que viajan detrás tienden a imitar el modelo. Más allá de sus resultados, de su colosal biogra-

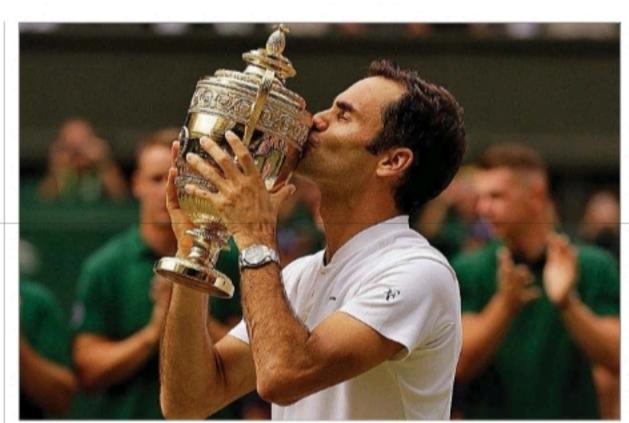

Roger Federer besa la copa de campeón de Wimbledon, en 2017. ALASTAIR GRANT/AP

fía tenística, está una persona que tendía puentes en lugar de fronteras.

Es un caso similar al de Stefan Edberg, quien le entrenó durante un tiempo. Otro gran jugador, también de suma elegancia, que gestionó con naturalidad sus éxitos en la cancha. Él también fue un gran embajador de nuestro deporte. Por su forma de jugar, por su manera de ser, Federer movilizaba a un público que podía incluso no sentir especial interés por el tenis. Lo hizo más aún cuando comenzó su rivalidad con Nadal. Se hicieron mejores el uno al otro y convirtieron sus duelos en un espectáculo que trascendía la cancha. Nos quedan sus vídeos y su inmensa estatura personal y profesional. Y la certeza de que no nos abandonará del todo, pues los de su clase no suelen irse demasiado lejos de la red.

EL MUNDO. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### **DEPORTES**



Juancho y Willy Hernangómez se felicitan tras un partido de la selección en el presente Eurobasket, rodeados de sus compañeros . AFP

## De los Gasol a los Hernangómez

#### BALONCESTO. Los hermanos se reivindican liderando a una España que hoy busca la final del Eurobasket ante Alemania en Berlín / «Scariolo quiere hacer de mí una estrella», confiesa Willy

De la España de los Gasol a la España de los Hernangómez. Se trataba de evitar comparaciones, de no caer en la tentación de mirar al pasado. Y, sin embargo, ahijestá la selección, donde siempre, luchando por las medallas en esta nueva era también, en busca hoy (20.30 h., Telecinco) contra Alemania de la 10º final de su historia en un Eurobasket.

En el Berlín Arena un apèllido resultará familiar en las abarrotadas tribunas. En su espalda, Willyreivindica el Geuer materno, los genes alemanes de los hermanos, que sobrepasaron criticas y dudas para liderar, en la cancha y en el vestuario, el más dificil de los relevos generacionales. Doble mérito para ellos. Primero, por la valentía de no esquivar la responsabilidad de hacer que el legado continúe, conscientes de las dificultades de los nuevos tiempos. Segundo y más importante, por su rendimiento en la pista. Y ahí, hablan las estadísticas.

Willy es el más valorado (21,3), el máximo anotador (17,9) y reboteador (7,1) y el que mejor porcentaje de tiro luce (68,8%) de España.

LUCAS SAEZ-BRAVO BERLÍN «Scariolo me dijo que quería hacer de mi una estrella. Que me va a exigir más que a nadie, porque confía en mi, porque quiere que sea el mejor jugador posible. A veces ve mis fallos y me lo dice. Yo se lo agradezco, tenemos mucha confianza. Me encanta que me apriete las tuercas. Me siento con confianza, quiero seguir así», admitía ayer el pívot de los Pelicans en una salita del Sheraton Berlin Gran Hotel

#### **JUANCHO**

Nace en Madrid en 1995 Pasó brevemente por la cantera del Madrid y se formó en el Estudiantes, donde debuta en ACB en 2014 • 15 del draft de 2016 por los Nuggets, donde juega hasta 2020 • Después ha pasado por Timberwolves, Celtics, Spurs y Jazz 
La próxima temporada jugará en los Raptors 🌑 Oro en el Mundial de China 2019

 mientras Doncic y sus compañeros partían hacia el aeropuerto de regreso a Eslovenia-, al que le aguarda un viejo conocido de la NBA, el fiero Daniel Theis.

Juancho es el segundo que más minutos juega (23,2), el tercero en valoración (12,9), anotación (10,7) y rebotes (5,3) y el mejor en algo que quizá luzca menos pero hable mejor que él: en el balance de puntos anotados y recibidos de la selección, nadie como el nuevo jugador de los Raptors (8,6). Una espina clavada de los pasados Juegos que se perdió a última hora por mandato de los Timberwolves, un verano de menos a más y dos partidos finales para quitarse el sombrero (13 puntos a Lituania y 15 a Finlandia). «Intento ayudar al equipo. Tengo que dar mi mejor versión», exponía también ayer, mucho más escueto que el hermano mayor. Y con una misión no menos ardua ante Alemania. Franz Wagner o Johannes Voigtmann serán sus pares.

En plena madurez (28 años el mayor, a punto de cumplir 27 el mediado de la saga) y con el asterisco de que no haber podido derribar del todo el muro de la NBA -Willy es suplente en Nueva Orleans, Juancho lucirá su quinta camiseta en apenas un año-, los Hernangómez tenían este torneo marcado a fuego. Ayer se cumplieron

tres años exactos del oro mundial en Pekin, donde fueron fundamentales en el éxito, pero siempre como complemento de Marc Gasol y Ricky Rubio. Esta vez sabían que casi todo pasaba por sus manos.

Tras el fin de temporada y la promoción de su exitosa película (Hustle), el alero se centró en la preparación del Europeo mientras despejaba las incógnitas de su porvenir firmando por una temporada

#### WILLY

Nace en Madrid en 1994 • Formado en el Real Madrid, jugó un año cedido en el Sevilla • 35 del draft de 2015, ha jugado en los Knicks, los Hornets y, desde 2020, en los Pelicans Tiene cuatro medallas con la selección, con la que ha disputado 82 partidos: oro mundial (2019) y europeo (2015) y bronce europeo (2017) yolímpico (2016)

con los Raptors. Permanecía en la NBA, lo que siempre quiso, ya habrá tiempo de volver a Europa. Willy, que ya disputó una final del Eurobasket (oro en 2015) también se preparó à fondo, trabajando física y técnicamente con José Luis Pichel en Madrid\antes del inicio de la concentración. Estos días en Berlín están acompañados de Guillermo y Margarita, como siempre. El miércoles, día libre tras el triunfo ante Finlandia, comian en familia en un típico restaurante alemán.

Reivindicaba Scariolo al comienzo del torneo, esas puyas que son acicates, que no había ningún español entre las 15 estrellas del torneo y que quizá, al final... Si hoy hubiera que formar el quinteto ideal, no podria faltar Willy Hernangómez. Tampoco lejos andaría Juancho si/España se cuelga medalla. Junto a Lorenzo Brown, son los tres pilares ofensivos. Dispuestos a la corpresa ante «el mejor equipo del Eurobasket hasta ahora» (Sgariolo dixit), a ir «a la guerra» contra el diablo Schroeder, ante la Alemania de los gigantes y los tiradores (12,9 triples por parfido, el que más, con más del 40% de acierto), que acabó con Antetokounmpo y sólo perdió un partido, en la primera fase ante Eslovenia. «Es un equipazo, vamos a tener en contra a los aficionados... Pero es una semifinal, nos tiene que motivar. Apetece, trabajamos para esto», pronunciaba ayer el pivot, que compartía las reflexiones de su entrenador y de su capitán. Había pedido Rudy «disfrutar» del momento y le había contestado Scariolo con la palabra «competir». «Eso. Es el momento de disfrutar compitiendo, siendo nosotros mismos», concluía Willy.

# JOEL PARRA

Ala-pívot de la selección española y del Joventut

# «Que dudaran de nosotros es nuestra gasolina»

#### L. SÁEZ-BRAVO BERLÍN ENVIADO ESPECIAL

Joel Parra (Barcelona, 2000) responde tímido, aunque el debutante es la sonrisa de la selección. El tipo que elige la música, el centro del corrillo previo a las batallas. También un ala-pívot sin techo, uno de esas promesas llenas de medallas en las categorías inferiores que se hace realidad.

Pregunta... ¿Qué se siente al formar parte de esta selección?

Respuesta.— Una sensación increíble. Los recuerdos de mis veranos son pasar las tardes enganchado a los partidos de la selección. Los 40 puntos de Gasol a Francia... Cuando eres un niño, el mayor sueño es representar a tu país e intentar ganar medallas. Y aquí estoy. Está siendo un aprendizaje increíble.

P.- Aún les queda Rudy.



Joel Parra, durante un partido del torneo. FEB

# «Contra Alemania imagino un partido largo, físico. Tenemos que dar el nivel»

R.- Aprendes con él cada segundo que pasas tanto dentro como fuera de la pista. Es el capitán, el que da ejemplo. Cuando él se pone, nos ponemos todos.

P.- A los cinco años entró en la Penya, a los 14 le cambiaron la mano de lanzamiento (zurdo, lanzabacon la derecha). ¿Fue complicado?

R.– Me convencieron rápido. Y está todo asimilado. Desde el primer día sabía que era una mejora para mí, confié en el club, en los entrenadores, en Pau del Tío que es el que hizo el proceso conmigo. Fue largo y se empiezan a ver los frutos ahora.

Perenden contra Bélgica y luego pasan por encima de Turquía, Lituanía y Finlandia. ¿Cómo se explica?

R.– Fue un toque de atención, vino bien para espabilar. No es que nos relajáramos, pero dijimos, 'a lo mejor esto podemos sacarlo adelante fácil'. Nos vino bien para saber que, cuando no estamos, nos puede ganar cualquiera. Y al revés.

P – Contra Finlandia defendió a Markkanen, una estrella NBA.

R.– Ha sido uno de los partidos más increibles de mi carrera. Todos los que estoy viviendo aquí son increibles y los afronto con la máxima ilusión. Me tocó defender a Markkanen y encantado.

> P.- Esas zonas de Scariolo, ¿son dificiles de ejecutar?

> R.- No, cuando estás concentrado en modo partido, las cosas salen solas. Están trabajadas, no es difícil. Sentimos que desconcertamos al rival. Es como un juego de ajedrez.

P.– En lo personal, ha ido de menos a más. Incluso pareció que podría quedarse fuera del torneo...

R.- En la preparación no se vio mi mejor versión, el de toda la temporada. Pero estoy preparado. La clave es entender tu rol. No me fijo en que no meta puntos, sino en que esté ayudando al equipo a ganar. Ya sea desde el banquillo,

defendiendo, reboteando, si hay que salir a hacer falta... Lo que haga falta.

P-O incluso poner la música.

R-Sí, eso es mi forma de ser. Soy así, echado para adelante, divertido.

P.-¿Que hubiera tantas dudas sobre ustedes, les motiva?

R.-Sí, es nuestra gasolina. Venimos de unas épocas muy buenas, con leyendas como los Gasol, Navarro, Felipe... Desde que empezó la concentración confiábamos en nosotros mismos. Sabíamos nuestros puntos fuertes y los débiles y creo que es una ventaja.

P.- ¿Alemania?

R.—Será muy difícil, el anfitrión, el campo lleno... Imagino un partido largo, físico, tenemos que dar el nivel tanto mental como físico.



El piloto Marc Márquez des cans a en su 'paddock', durante una de las carreras disputadas esta temporada. EL MUNDO

# Otro Márquez

# MOTOGP. Su mudanza a Madrid acabó con el divorcio de Alzamora, su agente / «Quiere mejorar su imagen», dicen en su nuevo entorno

# JAVIER SÁNCHEZ

Por primera vez en su carrera, en su vida, Marc Márquez apareció ayer en una sala de prensa y allí, en la quinta o la sexta fila como siempre, no estaba Emilio Alzamora, su consejero, su protector, su hasta ahora representante. En Alcañiz se escenificó el divorcio: Márquez de vuelta a MotoGP y Alzamora, ausente.

Algún día entre el 26 de junio, cuando Alzamora cerró el fichaje del hermano Álex por Ducati Gresini, y el 4 de agosto, cuando el agente ya no apareció por el Gran Premio de Inglaterra, la pareja separó sus trayectorias. Después de casi 20 años de trabajo en comúndesde que Marc Márquez se incorporó a la Escuela Monlau a los 12-terminó una relación fructifera para todos. Dos comunicados lo confirmaron hace unas semanas, pero la duda se mantiene en el paddock: ¿Qué ocurrió?

Aunque ninguna de las dos partes ofrece detalles, fuentes cercanas aseguran que el divorcio viene de lejos. Exactamente del oscuro verano de 2020. Tras aquella caída en Jerez, la mala recuperación de su fractura de húmero derecho acabó con un culpable, el doctor Xavier Mir, responsable de las dos primeras operaciones, pero ya agrietó la unión entre Márquez y Alzamora. Puntos de vista diferentes, cierta tensión con la manera de comunicar lo ocurrido y, en principio, poco más. Hasta que este invierno Márquez sufrió diplopía en su ojo derecho, se mudó a Madrid y la distancia se ensanchó.

El seis veces campeón de MotoGP cambió de entomo –estrechó su amistad con Carlos Sainz Jr., vecino suyo en La Finca, por ejemplo– y junto a éste empezó a valorar un cambio. «En los últimos tiempos Marc se ha dado cuenta que puede trabajar su imagen de otra manera, mejorarla, acercarla al público, y al final eso es lo que le ha llevado a moverse», valora una fuente cercana al nuevo núcleo del piloto.

En el quid de la cuestión, al fin y al cabo, está el futuro del piloto. A sus 29 años, más con sus lesiones, Márquez ya valora la vida sin competir, las muchas décadas por delante como ex deportista, y le preocupa. Al contrario que Valentino Rossi, que construyó un imperio alrededor de su figura antes de

# Se ha acercado a gente de la Fórmula 1 y visto la necesidad de ampliar su marca

# Youtube, TikTok, quizá un documental... Su plan de marketing se modernizará

la retirada, la empresa VR46, sus equipos, su Riders Academy, la imagen del español prácticamente apenas se ha explotado fuera del motociclismo. La mayoría de sus patrocinadores, Repsol, Red Bull, Allianz, Alpinestars, Tissot o Estrella Galicia 0,0, tienen relación directa con las dos ruedas y sólo sus colecciones en Pull&Bear le han sacado del sector.

«La manera de mostrarse de los deportistas ha cambiado mucho últimamente y Marc debe ir por ahi', explica otra fuente, que avanza que en los próximos tiempos Márquez se dejará ver mucho más y lo hará en lugares hasta ahora desconocidos. Se acabó eso de ir a El Hormiguero' una vez al año, de dar una entrevista por medio cada temporada. Programas de Youtube, apariciones en TikTok, su propio documental... el camino es ancho. Y sobre todo es un camino distinto. De hecho este mismo jueves ya publicó en Youtube una especie de reality sobre su regreso a las pistas con el lema Stron93r.

De ese cambio viene el perfil de su nuevo representante, Jimmy Martinez, ex responsable de motor en Red Bull y amigo de Carlos Sainz, y ese cambio debe ofrecerle otro porvenir. La marca MM93, hasta ahora apenas utilizada -de hecho su mercadotecnia oficial aún se gestiona desde su club de fans en Cervera-, debe crecer y con ella las oportunidades para Márquez. Es imposible que alcance el patrimonio de Rossi, pero tras la jubilación debería contar con proyectos más allá de sus aún pocas inversiones inmobiliarias. Ya tocará negociar con las marcas cuando acabe su contrato con Honda en 2024. Antes Márquez debe construir su propia marca fuera de la pista.

4\_95482548





Cada sábado una nueva entrega con



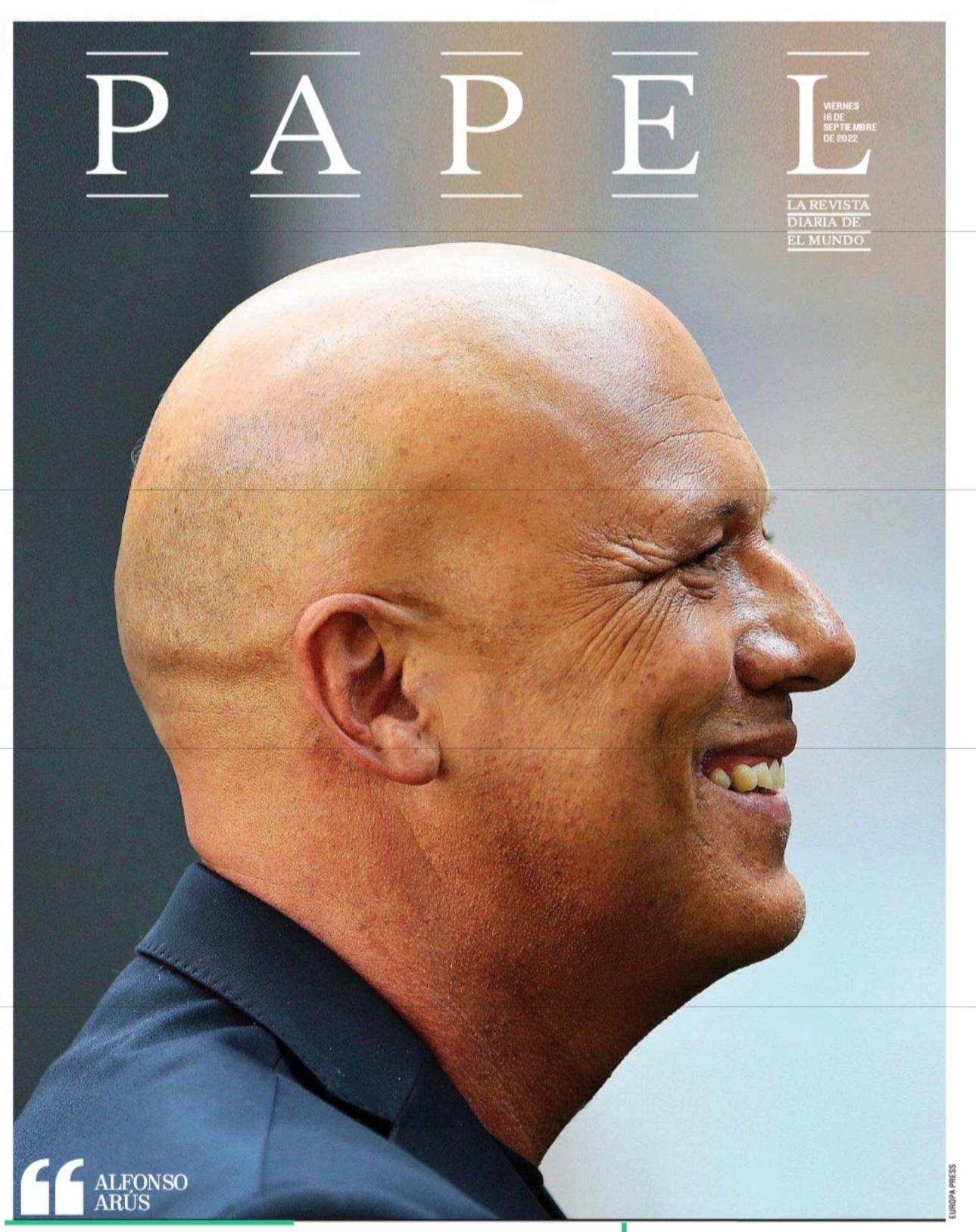

NO ME VOY A ARRASTRAR POR Es el líder de audiencia de las mañanas y durante décadas el más revolucionario inventor de programas de entretenimient de la tele en España. POR JORGE BENÍTEZ

inventor de programas de entretenimiento

#### POR JORGE BENITEZ BARCELONA

AN PASADO SÓLO cien segundos desde la aparición de los títulos de crédito del cierre del programa en el monitor, cuando Alfonso Arús (Barcelona, 1961) aparece en los camerinos procedente del plató desde donde se emite Aruser@s, en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona. De traje y camiseta azules, se presenta el líder de la mañana televisiva. Un «milagro», como lo describe él, que hace que su programa, con un 16,4% de media de audiencia, se imponga a gigantes como*El* programa de Ana Rosa y Espejo Público y que, a partir de mañana, será también la gran baza de laSexta para luchar por la tarde de los sábados. P. ¿Cuántos cafés lleva ya? R. Sólo uno. Me lo tomo al levantarme, a las 3.15 de la mañana. P. Usted, como se dijo de

Iñaki Gabilondo, debe ser de los pocos millonarios que madrugan para ir a trabajar. R. Yo no soy millonario. Pero juraria que Carlos Herrera... (se rie). Incluso debo decir que me considero un mal empresario.

P. No da esa impresión viendo todo lo que se mueve por aquí.

R. Me refiero a que he dejado pasar oportunidades que me podrían haber dado royalties. No he montado grandes productoras como, por ejemplo, Gestmusic, que han sido los mejores, o las de Buenafuente y Pablo Motos. Me he limitado a producir mis programas. Incluso regalé un formato a Gestmusic a cambio de unas cajas de vino. Eso es así. Creo que era La parodia nacional.

Las cifras de Aruser@s refrendan una cosa que se sabe desde hace tiempo en el mundillo: Arús sabe mucho de televisión, quizás el que más. Cuando Atresmedia fichó a la calva bronceada más popularno fue para hacer un morning, pero su empeño por apostar por la mañana modificó los planes. El catalán sabía que podía funcionar, aunque la cadena no contara con el presupuesto ni la tradición para competir en esa franja.

Una vez más el oráculo arusista se imponía. Era la visión de quien durante más de tres décadas ha inventado fórmulas de

entretenimiento que con el tiempo se han demostrado pioneras. Un protagonismo en el medio que merece compararle sin rubor con monstruos del pasado como Chicho Ibáñez Serrador, Valerio Lazarov y Alfredo Amestoy. Porque si Arús ha demostrado algo es que se adapta a públicos y horarios. Todo sin importar el signo político del jefe, tanto en la tele pública como en la privada, con la derecha a los mandos y la izquierda, con TV3 y el grupo Godó. Muchas muescas, triunfos y también cicatrices. P. ¿Por qué nunca habla de política en sus programas? R. No es por miedo, sino por hastio. Me aburre. A mi edad sólo tenía dos caminos en la radio de la mañana: el de una emisora seria, que si te obliga a hablar de política, y el de la emisora musical, en la que se hace un morning de bromas y música que ya me pilla mayor. Estaba desubicado, así que ahora hago en televisión el programa que me gustaria haber hecho en la radio, con contenidos de actualidad y humor.

En 1990 el público puso cara a este locutor en Videos de primera (TVE), el único programa que ha comandado sin haberlo inventado, pero para el que tuvo el talento de adoptar un formato estadounidense al celtiberian show. Arús logró que España se muriera de risa con grabaciones caseras de fiestas de pueblo y vaquillas. «Lo que se ve ahora en TikTok e Instagram no es más que un reflejo de lo que haciamos, lo que pasa es que nosotros teniamos que recoger una cinta de VHS por servicio de paqueteria y ahora basta con apretar un botón del móvib», dice Arús.

Luego inició otra revolución en el año olímpico. Quizás la más loca. Fichado por Antonio Asensio para Antena 3, se le dió un espacio con pocas pretensiones y tieso de recursos. El objetivo era hacer un relleno de una programación de una cadena recién nacida que por entonces a golpe de talonario había contratado a estrellas como Jesús Hermida, Mercedes Milá y Pepe Navarro. Sin embargo, su Al Ataque (1992) reventó todas las previsiones.

Aquellos sketches de famosos que aparecen como guiñoles antropoides y la puesta de largo del frikismo, que tanto fascinaría en los

90, resultaron irresistibles, sobre todo para la audiencia joven, que arrastra a toda la família. Allí se nos presentaron Carmen de Mairena, el cazafantasmas Tristanbraker, Carlos Jesús, viajante interestelar de planeta Raticulin y aquello de Sole, mierda, que te meto con el mechero. Endevé... P. ¿Era el empleo de máscaras de látex cutres y de cromas con fondos pintados un feismo intencionado? R. Era por la inmediatez. Piensa que los programas de humor, como los especiales de Fin de Año de Martes y Trece o de Cruz y Rava

P. Muchos frikis que conocimos en Al Ataque tuvieron trayectorias tristes. R. En Al Ataque nunca tuvimos problemas con ellos y jamás fueron maltratados, nunca hubo una denuncia, algo que sí sucedió con otros programas que heredaron estos personajes. Al friki hay que darle cariño, al de verdad, porque también hay mucho impostado, y esos no me gustan.

P. Aquel programa es pionero al mofarse de la élite del fútbol, algo inimaginable entonces. En 2022 da la impresión de que no funcionaría igual porque este mundo es mucho más

teniamos a Mendoza, Gil... No vamos a ver a Florentino Pérez dando brincos como hizo Mendoza al gritode: «Es polaco el que no vote».

Todo lo que vimos en Al ataque lo había ensayado ya Arús antes en los medios catalanes. En sus transmisiones y en sus programas había recurrido a las imitaciones. Fue el primero en bromear sobre los símbolos de Cataluña. «Mis protectores radiofónicos me advirtieron de que si me cachondeaba de Pujol, la Moreneta y el Barça iba a palmar»,

recuerda Arús. Su estilo irreverente tuvo tanto éxito que recuerda que durante las celebraciones del Barcelona las consignas de sus personajes se convirtieron en cánticos de los aficionados y que asumieron como propios Cruyff, Núñez y hasta el into cable Jordi Pujol. La arusmanía era imparable.

Sin embargo, a pesar del éxito de público, Al Ataque fue fumigado tras una única temporada de vida. Un expediente X televisivo que 30 años después, su protagonista aun sigue sinresolver. «La cadena quiso que hiciera otro programa, El Chou, con menos gags y

un humor más internacional». Y reconoce: «Creo que Al Ataque aún tenía recorrido».

Se abre la puerta. Alguien viene a buscarle. La prisa, recuerdan. Pero Arús no deja de sonreir y no da ninguna señal contrarreloj. La entrevista prosigue. P. Tras hacer mucha radio, en 2005 regresa a TVE con El Rondo. Esta vez detrás de las cámaras. Introduce la tertulia picante entre periodistas que se adelante a lo que sería el fenómeno Chiringuito, que tan de moda está hoy. R. Era una franja circunscrita sólo a los resúmenes de los partidos. Los periodistas eran del más alto nivel, además venían

grandes personajes como Guardiola, Valdano o Del Bosque. A veces se generaban discusiones que no se habían visto antes, pero no fue un gallinero como algunos han dicho, era un programa periodistico. P. ¿Cómo llevaba las presiones de los mandamases del futbol? R. Mucha gente dice que fue Florentino Pérez quien acabó con El Rondo, pero yono le culpo a él. Doy por hecho que un presidente, sea Florentino o en su

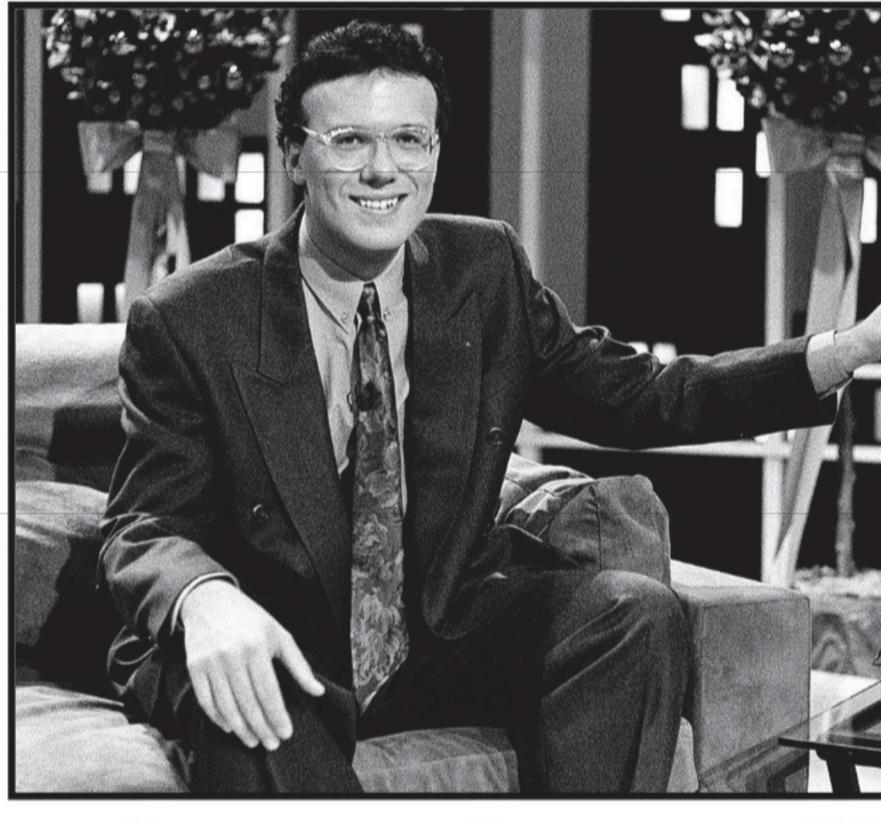

### LOS FRIKIS EN 'AL ATAQUE' NUNCA FUERON MALTRATADOS, NO HUBO NUNCA DENUNCIAS"

requerian de un mes de trabajo, de diseño de producción, atrezzo... mientras que nosotros teníamos que grabar un lunes para emitir un martes y, claro, te ponías en un croma con una ensaimada en la cabeza y agarrabas un jamón para hacer de El Cordobés. La estética se debió a una cuestión de supervivencia.

profiláctico, no hay espontaneidad. R. Sin duda. De una de las cosas de las que me siento más orgulloso de mi carrera es la de haber desdramatizado el fútbol, de reirme, y hacer eso con el Barcelona en Cataluña era imposible. Si mirar los presidentes de ahora son mucho más aburridos que los de entonces, cuando

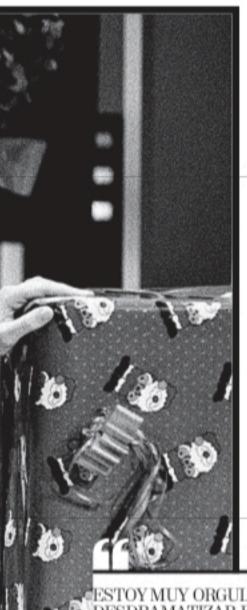

Creo que es un acierto no tratarla, porque mis programas no discriminan a nadie por ideología y nadie se siente ofendido.

P. Se lleva años hablando del fin de la televisión y ahora parece que Netflix quiere ser una tele.

R. La televisión tiene que estar pegadísima al directo. Frente a las plataformas, donde puedes ver muchísimos contenidos y a cualquier hora, no tiene sentido emitir contenido enlatado. Lo que es irrefutable es que si muere Isabel II vas a ir a la tele, no a Netflix, para enterarte de lo que pasa. Eso se vio también con la información de la pandemia.

P. ¿Se siente reconocido? R. Nunca me han gustado

ESTOY MUY ORGULLOSO DE HABER PODIDO DESDRAMATIZAR EL FÚTBOL EN ESPAÑA"



momento Joan Gaspart, va a presionar siempre, si bien el responsable es el que entrega la cabeza, sea el director o el presidente de la cadena. Siempre hay presiones del poder, van con el sueldo, corresponde al que está arriba capearlas. No entiendo que alguien cancelara un programa que funcionaba y tenía prestigio por los caprichos de una persona.

Tras esa comada, Arús regresa a la televisión catalana para liderar Arucitys, un programa de actualidad, corazón y crítica televisiva. Todo parece funcionar, si bien decide marcharse tras 16 temporadas de 8tv por desavenencias con la dirección.

P. Le pilla el procés en Cataluña. Siendo tan conocido no sé si se le pidió

que se posicionara. R. Por fortuna, mi programa no trataba el tema, fueron los programas de política de la cadena quienes se comieron el marrón. Como te dije antes, si no hablo de política no es por evitar meterme en un jardín, sino porque nunca me ha interesado. Nunca me he sentido presionado, ni antes ni ahora, en ese sentido.

mucho los premios. Pero sí es cierto que por la trascendencia que tiene hoy la televisión yo ocupo un lugar bastante modesto. No estoy en el top, quizás sea culpa mía. Hay gente que cuando acaba una temporada monta una rueda de prensa para hablar de las audiencias de su programa. He sido durante semanas El rey de las mañanas, pero no me gustaria que me llamaran El rey de las mañanas.

P. Sobre el reconocimiento, querría preguntarle si veremos a Ibai Llanos, Jordi Wild u otros recoger algún día un Ondas.

R. Hay cosas que son irrefutables. Es mucho más constatable saber el número de personas que siguen a Ibai que a Angels Barceló. Te fias más de sus datos que del EGM. Yo defiendo mucho a estos comunicadores porque lo que hacen es muy difícil. Yo

en el programa estoy arropado, pero ponte solo a darle al pico tres horas sin red. Algunos de estos comunicadores, no todos, tienen mucho mérito.

Arús se despide con su bronceado caribeño y aquel único café madrugador como combustible rumbo a un compromiso. Pero antes deja clara una cosa sobre su futuro, a sus bien llevados 61 años: «No me voy a arrastrar como otros por los platós. Cuando llegue el momento de marcharme, lo sabré. No seré víctima del ego de la longevidad».

Oráculo arusista.

ACIL', UNA SERIE inspirada en Lectura fácil, la multipremiada novela de Cristina Morales, tendrá su estreno mundial el próximo 20 de septiembre en el Festival de San Sebastián, y llegará en diciembre a Movistar Plus+. Todo parece bien dispuesto para que la serie se gane a la audiencia, si no fuera porque la propia autora no figura entre su público objetivo. Así lo dejó constar en una columna de opinión, publicada este verano en la web Rockdelux, en la que dedicó duras palabras a una adaptación en la que no ha participado, aunque sin duda habrá cobrado sus derechos de autor. Interrogada al respecto por este diario, la escritora ha preferido no hacer declaraciones.

Recordarán que el libroaullido de la autora granadina es un artefacto explosivo que se dispara en todas las direcciones, contiene un fanzine en sus páginas centrales y toda clase de intertextualidades, que hacen dificil una adaptación literal o aproximada. Ganó y fue la revelación del Premio Herralde de Novela 2018, antes de significar el Premio Nacional de Literatura para Morales, ante el unánime aplauso de la critica. El equipo de la serie no se queda atrás en prestigio: dos de las mejores actrices de su generación, las goyificadas Anna Castillo y Natalia de Molina, encabezan el cast de una creación de Anna R. Costa, otrora media naranja creativa de Paco León, y madre de la extraordinaria Arde Madrid, sobre las juergas madrileñas de Ava Gardner, (Movistar Plus+).

De Molina y Castillo, secundadas por la cómica Coria Castilo y por Anna Marchesi, la única del cuarteto que se ha enfrentado a algo como una parálisis cerebral en el mundo real (cosa que no la ha impedido matricularse en dos carreras y convertirse en una reputada guionista) encarnan a las cuatro chicas con diversidad funcional que comparten piso tutelado y problemas cotidianos en Barcelona.

Nacieron en las páginas de Lectura fácil, pero su



# CRISTINA MORALES BOICOTEA LA SERIE DE LECTU-RA FÁCIL'

La serie de Movistar Plus+ basada en la novela ganadora del Premio Nacional de Narrativa debutará en el Festival de San Sebastián con la desaprobación de su autora, que la apoda como 'Nazi'

POR PHILIPP ENGEL BARCELONA

madre no quiere saber nada de su versión serial. En su columna mordazmente titulada Si te gustó el libro, te encantará la serie, se quejaba de un cierto blanqueamiento: «Lo más que se dice es que las regentas del mundo de la discapacidad son unas paternalistas pijas de Pedralbes». Por más que Morales sea un personaje abonado a la polémica, impacta que, amparada bajo el transparente seudónimo de Crispina Modales, en una columna ilustrada con su fotografia, se muestre tan dura con la serie, a la que retitula Nazi, porque «en Nazi no se critica al establishment contemporáneo de la discapacidad y la salud mental BARCELONA UTÓPICAporque se pretende llegar al

Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria democrático, a ese Castillo, las actrices gran público que protagon ist as de 'Fácil'. dota a los servicios MOVISTAR PLUS+ poderes de integración en el capitalismo de mierda

en que vivimos y que deliberadamente oculta la verdadera naturaleza de las trabajadoras sociales: policías, desde el comisario que unta a los jueces hasta el suboficial que apalea a los manteros. ¡Qué buen título, pues, Nazi, para una serie tan

gran público

sociales de

mesiánicos

democrática!».

Al margen de que juguetear con la esvástica siempre equivale a meterse en un jardin sin salida, ni solución, impacta que la escritora arremeta contra un derivado de su creación del que, como deciamos, sin duda se habrá beneficiado, Y sin embargo, no se trata de algo inhabitual. El cinéfilo Juan Marsé se pasó la vida echando pestes de las adaptaciones de sus obras. Bret Easton Ellis lo explicó así cuando Menos que cero (1984), su primera novela, pasó a llamarse Golpe al sueño americano en la gran pantalla tres años después: «La película es totalmente distinta al tono de la novela. El personaje

> no es bisexual, tampoco es la critica de una sociedad. Pero tampoco me senti violado. Desde el principio sabía que si hacían una película iba

a ser algo así, sobre todo si la hacía un gran estudio». Queda por saber si la serie inspirada de la rompedora novela es una traición al espíritu de la misma, como señala la escritora, o si por el contrario, es un producto subsidiario que tiene derecho a vivir con corazón propio.



Página de 'Clase de actuación', el nuevo álbum de Nick Drnaso. Sobre las viñetas, el propio autor con su gato.



AY UNA AMÉRICA brilli-brilli de hotelazos, parques temáticos, malls, puertos deportivos, campos de golf v urbanizaciones en las que siempre hay un tipo majísimo pendiente de la barbacoa. Y luego está la otra América, la de las calles vacías con cartelones de Se vende, descampados con hierbajos y mucho coche de segunda mano, donde la gente hace sus cosas ajena al filtro Clarendon.

Nick Drnaso se siente atraído justo por esta antipostal.

«Me gusta mucho dibujar los paisajes feos de Estados Unidos», reconoce la nueva estrella del cómic independiente de su país... y el último notario del reverso del sueño americano, abordado con frecuencia por el cine de autor o la fotografía documental pero no por la novela gráfica.

Drnaso vive con su mujer y dos gatos en un viejo edificio de Chicago. Conoce bien la geografía

# NICK DRNASO: "ME SIENTO FUERA DE ONDA"

'Sabrina' convirtió
al historietista
estadounidense en
una estrella cuyo
brillo iba más allá del
mundillo del cómic
independiente, con
nominación incluida
al premio Booker de
novela. Ahora publica
'Clase de actuación',
donde vuelve a
retratar a personas
desubicadas en un
paisaje desolado

POR JOSE MARÍA ROBLES MADRID del óxido y la atmósfera espesa de los no lugares. Cuando publicó su primer álbum, Beverly (Fulgencio Pimentel, 2016), alternaba el trabajo en su estudio con el de conserje en el Museo Field de Historia Natural. Un empleo que, desde la distancia, le permitió tomar nota del comportamiento humano.

«Tuve casi todas mis ideas mientras me dedicaba a limpiar ventanas y fregar baños», confiesa en línea con la exploración que su vecina, la dibujante y guionista Emil Ferris, materializó en Lo que más me gusta son los monstruos (Reservoir Books, 2018) después de pasar décadas barriendo escaleras. «Aunque

entonces soñaba con ganarme la vida haciendo cómics, creo que, sin una ocupación a tiempo parcial que me permitía salir y observar a la gente, he perdido algo», añade Drnaso, un treintañero de Illinois con apellido croata que no frecuenta demasiado la calle, carece de perfil en redes sociales y se casca la gorra incluso para hablar por videollamada, de pura timidez.

El joven autor dejó las labores de mantenimiento en el edificio que exhibe los restos de Sue, el esqueleto del Tyrannosaurus Rex más completo del mundo, cuando se le vino encima el éxito internacional con

Sabrina (Salamandra Graphic, 2019). Aquella portentosa reflexión en viñetas sobre la violencia, la presión social y la rabia en internet le valió el premio al autor revelación del Festival de Angulema la meca europea del cómic- y la nominación al Booker, el galardón a la mejor obra del año en lengua inglesa que en casi medio siglo de historia han recibido Margaret Atwood, Ian McEwan o Salman Rushdie. Algo que ningún otro título en su género ha conseguido ni antes ni después. «Posee el poder de la polémica política a la vez que la delicadeza del verdadero gran arte. Me ha aterrorizado. Me ha

encantado», escribió en su momento la superventas Zadie Smith.

Ahora Drnaso regresa con otra historia descomunal sobre soledad, deseo y alienación titulada Clase de actuación (también en Salamandra Graphic). La trama: 10 extraños coinciden en el sótano que un profesor de moral dudosa usa como aula para instruir a aficionados a la interpretación. Sus pupilos son un matrimonio aburrido de sí mismo, una madre soltera con un niño bastante trasto, una mujer sin un solo amigo, una abuela y su nieta, un ex recluso que va de samaritano... En definitiva, un grupo de inadaptados sociales ansiosos por dejar de serlo al precio que sea.

Semejante reunión con manipulador al frente acaba siendo un viaje tan absorbente como inquietante, casi davidlynchiano, por los pasillos mentales del estadounidense medio. Más de 250 páginas de

trazo aparentemente inexpresivo, color apagado y estructura monocorde que agreden al lector con la violencia de un bofetón, tal es la cantidad de neuras y vicios que afloran. «Habéis venido porque en vuestra vida hay algo que no funciona, ¿verdad? Si no, estaríais felices y contentos sentados delante de la tele», suelta el monitor con palabras casi prestadas de un curso de crecimiento personal. O de una secta.

atención hacia su persona, confiesa que ni siquiera se planteó acudir a una clase de actuación real para documentarse. Alguien que, sin identificarse del todo con uno de sus 10 personajes, comparte su extravío: «Soy una víctima del retraimiento de EEUU, me da miedo hablar con mis propios vecinos».

Tras el resacón de Sabrina, a la que enseguida se colgó la etiqueta de «gran novela americana» como si el

### "TUVE CASI TODAS MIS IDEAS MIENTRAS LIMPIABA VENTANAS O FREGABA BAÑOS"

«En realidad no se trata de una clase de actuación, es más una cuestión de autoayuda. Supongo que tenía en mente algo más grande y pensé en una especie de organización religiosa o espiritual», admite el historietista formado en la escuela de arte de Ivan Brunetti y apadrinado por Chris Ware.

La falta de casito y mimos es lo que mueve a los personajes, y también lo que le sirve a él para expresar sutilmente una denuncia. «Por mi visión del mundo, la mayor parte del tiempo me siento fuera de onda respecto a la sociedad contemporánea. Pero tengo la sensación de que muchas personas están un poco perdidas a la hora de hacer frente a la incertidumbre del siglo XXI. Están surgiendo cada vez más espacios para explotar esa desorientación. Pienso, por ejemplo, en la manosfera, webs en las que gurús masculinos promueven una visión del mundo misógina y tóxica entre los jóvenes. Es interesante ver cómo estos foros han proliferado en los últimos diez años», señala.

Paradójicamente, este cómic sobre gente que busca apoyo fue el asidero del propio Dmaso durante los peores momentos de la pandemia. «Fue mi salvavidas durante el confinamiento. Me centré en él para sobrellevarlo», apunta quien habla de su trabajo con una mezcla de pudor e incomodidad. «Sobre todo, cuando un libro está recién terminado, todavía fresco», alega. El mismo genio creativo que, fóbico a cualquier tipo de

pulso entre Philip Roth, Richard Ford, Don DeLillo o Thomas Pynchon necesitara sangre millennial, Dmaso ha seguido encerrado en su casa, junto a su esposa también dibujante y rodeado de pequeñas figuras pop e ilustraciones inspiradas en el juego de mesa Operación. «Soy incapaz de irme de vacaciones, no puedo relajarme de esa manera», se justifica sin que sea necesario.

El mes que viene emprenderá un mini gira de promoción por Los Angeles, Nueva York y la ciudad en la que reside. Entonces podrá comprobar si, como parece, hay un público ávido de leer historietas sobre los estragos de la tecnología en la salud mental y otros trastornos de la sociedad contemporánea. «Los colegas que abordaron cuestiones parecidas en los 90 se encontraban con que iban a la tienda de cómics de turno a firmar y no aparecía nadie. Estas cosas son más populares que entonces, hay más conciencia, pero aún son marginales en comparación con una película de Marvel», subrava.

–¿Cómo ha cambiado Nick Drnaso tras ser nominado al Booker?

-Creo que me ha hecho más consciente de mi lugar en el circuito, senti comprensión por parte de editores y compañeros. Pero no me sentí a gusto siendo una especie de portavoz del género en ese momento. En lo personal, pienso que sería muy maloque la posibilidad de ganar un premio cambiara mi trabajo.

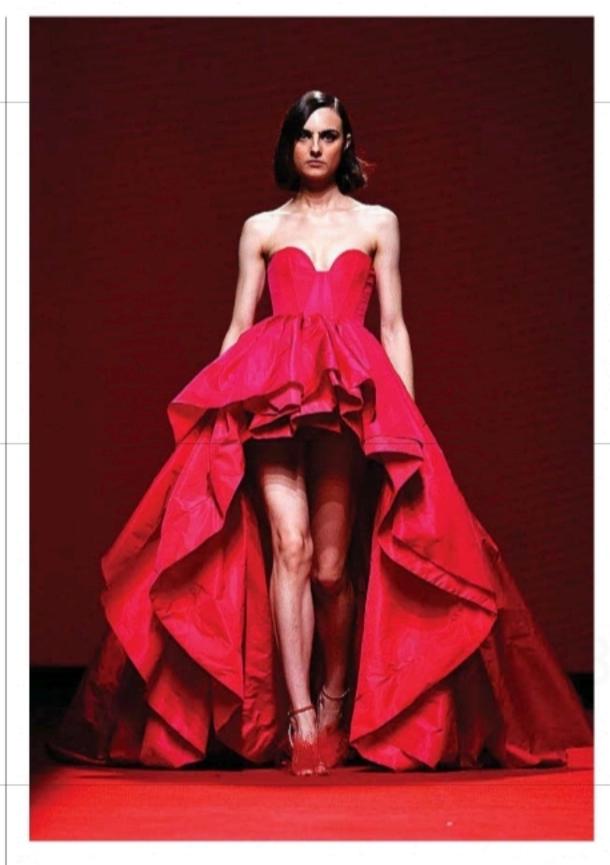

# LAS DIVAS TOMAN LA PASARELA DE MADRID

La primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estuvo marcada por los desfiles de Redondo Brand, Andrés Sardá y Pedro del Hierro, que se apoyaron en iconos femeninos para vertebrar propuestas sorprendentes. Quedó claro que, sin duda, la moda tiene un lado lúdico

POR MARÍA JOSÉ PÉREZ MADRID

ISAN FUERTE Y NO piden perdón ni permiso, A esas mujeres carismáticas no les hace falta: el camino es suyo. La pasarela también. Se vio en el primer día de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: la jornada fue de (maravillosas) divas. De las que inspiraron colecciones y de las que estuvieron presentes en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid.

La primera fue uno de esos nombres que hacen que la respiración se contenga: Sophia Loren.

El encargado de homenajear a una figura tan titánica como esa fue el siempre atrevido, delicado y sorprendente Jorge Redondo. Su firma, Redondo Brand, obtuvo

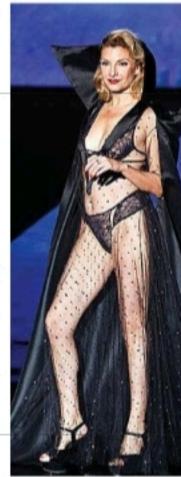

Najwa Nimri. EFE

en la edición pasada el premio L'Oréal París a la Mejor Colección, así que las expectativas eran altas. Cumplió: sus vestidos incluyeron por primera vez encaje y chantilly, un reto de costura que bordó. En las prendas hubo concesiones a sus populares volúmenes (las

La colección de Redondo Brand se inspira en la figura de Sophia Loren, EFE invitadas de nuestro país los adoran), pero se centraron en estructuras más relajadas. ¿El remate? Los tocados que realizó en colaboración

con Mimoki y las
sandalias hechas mano a
mano con Martinelli;
zapatos con velo con
madroños que pisaron
una alfombra roja que
colocaron minutos antes
del desfile. Sophia Loren
estaría satisfecha: una
diva no se merece menos.

Quien también caminó con contundencia sobre la pasarela fue otra de las mujeres que definieron la jornada: Najwa Nimri. La actriz y cantante fue la encargada de inaugurar la jornada de desfiles al lucir uno de los modelos de la firma Andrés Sardá, «A mi siempre me ha gustado mucho el encaje, lo he llevado mucho y ella [Nuria Sardá] tiene todo ese encaje que siempre queda bien. Me encanta la marca, es una ropa interior que uso. Bueno, he venido con un sujetador de ella, mi propio sujetador», contó en el backstage. «No sé si soy familia Sardá, pero voy a seguir consumiendo. Tenía una relación ya hecha y es más fácil defender algo que me pongo».

También lo defendió Almudena Cañedo, una de las artistas que colaboró con Pedro del Hierro y que, además, desfiló para la marca. Ella, junto con Flor Arias Megias y Victoria Muñoz, remató algunas de las prendas inspiradas en dos náufragos que consiguen encontrar lo que parece que falta hoy en día: pasión y tiempo. Esa mujer, según Nacho Aguayo, el director creativo de la división femenina, «está disfrutando y feliz». Y pasárselo bien ahora no es algo de lo que todos puedan presumir.

LEGARON AL MUNDO uno detrás de otro hasta ser 12, y también uno detrás de otro la mitad de ellos desarrolló esquizofrenia. A lo largo de 20 años del siglo pasado, entre 1945 y 1965, nacieron todos los hijos de la familia Galvin, mientras a Don, el padre, primero en la Marina y luego en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, le destinaban a distintas ciudades del país.

Junto a Mimi, la madre, formaban una pareja aparentemente modélica en la época del baby-boom. Católico él y convertida al catolicismo ella, Mimi era o quería ser una suerte de superwoman: capaz de embarazarse dos veces en el mismo año, hacer tartas cada tarde, diseñar y coser absolutamente toda la vestimenta de sus hijos y hasta llevar, traer y recoger a todos ellos de hockey, piano, flauta y lo que fuera menester.

Eran 10 chicos y dos chicas, estas dos las últimas de la saga y las que, antes de la pandemia, relataron la historia completa de su familia al periodista Robert Kolker por voluntad propia. Con un objetivo: colaborar en el proceso de desestigmatizar la esquizofrenia, enfermedad de la que no se habla, ni siquiera ahora, en tiempos de apertura en relación a la salud mental.

En 2020, Kolker publicó en su país el libro que acaba de llegar a España, Los chicos de Hidden Valley, en la mente de una familia americana (Sexto Piso) que, literalmente, podría llamarse también Los chicos del valle escondido. Tan escondidos como estuvieron ellos entonces. Ni la enfermedad se conocía del todo bien ni los padres estaban interesados en manifestar que dentro de su casa se cocía una bomba impresionante. Había que aparentar y hasta convertirse en ejemplo del sueño americano.

Mientras se olvidaba la Segunda Guerra Mundialy el país no paraba de avanzar, seis de los hijos Galvin se pusieron enfermos. Primero Donald, el mayor, que en algunas entrevistas médicas llegaba a referirse a Mimi como «la mujer de su padre» y añadir que él, al fin y al cabo, «había nacido de un pulpo». Luego le tocó a Jim, después a Brian, más tarde

Los Galvin, con seis miembros enfermos, permitieron que la ciencia aclarara el origen de la enfermedad, y que se contara su historia en 'Los chicos de Hidden Valley'

POR REBECA YANKE MADRID a Peter y, finalmente, a Matthew y Joseph. Hay también abuso sexual, el que sufrieron las últimas en llegar, Margaret y Mary -que incluso se cambió el nombre por el de Lindsaypor parte del segundo hermano, Jim, en eterna rivalidad con Don. Por si fuera poco, las peleas entrelos muchachos eran una constante del hogar. La testosterona era mucha,

pero también enorme la enfermedad, que comenzó a manifestarse cuando un adolescente Don tiró de repente filas enteras de platos al suelo. Pero nadie le dio importancia. Y tampoco cuando 10 años más tarde el Don veinteañero sacó todos los muebles de la familia al jardín, o cuando se lo encontraron en una habitación dentro de una despensa de la universidad, lavándose la cabeza con cerveza y gritando que les iban a disparar.

«La persona que más me impresiona de toda la familia es la madre, Mimi», confiesa Kolker en Madrid. «Me dejó en shock. Su vida era una trampa. Y ella, al tiempo que era una madre dedicada, era una madre también ciega a todos los problemas de su familia debido a su tremenda búsqueda de perfección. La familia mantuvo todo en secreto demasiado

tiempo...». Kolker pudo conocer a Mimi en sus noventa y tantos años, pues murió en 2017, pero no al padre, Don, que lo hizo en 2003. Tampoco pudo conocer a Brian, que en 1973 disparó en el rostro a su esposa y se suicidó después. Sí pudo encontrarse con Donald que, a día de hoy, reside apaciblemente en un centro médico de Colorado Springs, en el estado de Colorado, muy cerca de las míticas Montañas Rocosas, donde ha convivido en los últimos años con dos de los hermanos enfermos, Peter y Matthew.

En todas las imágenes de adultos que pueden verse en la página web que sus familiares mantienen los tres tienen la mirada perdida; ausente. «Es por la medicación», afirma Kolker. Su libro es la historia real

La familia Galvin, a falta de la última hija, en 1961, ARCHIVO FAMILIAR

> relación a esta enfermedad que, según la etimología, alude a escisión y a psique. «The medical stablishment», sentencia este periodista, cuyo libro es hoy bestseller de no ficción para el New York Times, cuando se le pregunta por la responsabilidad de una deriva familiar de tintes tan dolorosos. A lo que se refiere Kolker es a la situación de aquel entonces respecto a la esquizofrenia en sí, con una comunidad médica dividida en dos teorías. Una, que la

enfermedad era ambiental,

que era una mera cuestión

es decir, adquirida. Otra,

novelada, pero también un

ensayo médico, un relato

desarrollo de la ciencia en

pormenorizado del



genética y, por tanto, inevitable, «Prevalecia también la idea de que mucha de la culpa de que algunos hijos desarrollaran esquizofrenia era de las madres, a las que se les llamaba incluso esquizofrenógenas. Creo que Mimi no conoció nunca el término, pero si sabía que en su caso había dos opciones: ir a un tipo de médico y que te dijera que era culpa de los padres o ir a otro tipo de médico que dijera que la única solución era ingresar de por vida al hijo o hijos enfermos».

A veces. Kolker acude a un club literario y, cuando nota que la conversación se apaga, pregunta: «¿Qué opináis de la madre?». Porque «todo el mundo quiere hablar de ella o tiene una opinión sobre ella», llega a decir. Con delicadeza, Kolker va trazando la historia de la numerosa familia que permitió que se pudiera llegar a comprender, aunque no del todo, en qué consiste realmente ser esquizofrénico. Kolker advierte que aún queda.

A día de hoy, lo único claro es que se trata de «una vulnerabilidad genética con la que se nace que puede o no brotar como enfermedad a lo largo de la vida de una persona». «Lo que protege es fomentar el desarrollo de la resiliencia, que ayuda a sobrellevar cualquier potencialidad de trauma», sostiene Kolker. Al final, ni se adquiere ni se nace con ella, sino ambas.

# LA FAMILIA QUE AYUDÓ A ENTENDER LA **ESQUIZOFRENIA**



Los responsables del avance médico Andreas Mackensen y Georg Schett junto a la paciente en remisión, Thu-Thao. H. U. ERLANGEN

A SEMANA PASADA el *padre* de la terapia con células CAR-T, el inmunólogo Carl H. June, declaraba a este periódico su confianza en que ese tratamiento, hasta ahora empleado para ciertos cánceres hematológicos, sirva también en enfermedades no oncológicas, como la esclerosis múltiple o el lupus. Ahora, la ciencia lo corrobora con la publicación en Nature Medicine de nuevos datos de un estudio llevado a cabo en Alemania que muestra la remisión del lupus eritematoso sistémico (LES) en cinco pacientes.

Dado el éxito alcanzado, con tasas de supervivencia en algunos casos muy llamativas, era cuestión de tiempo intentar reproducirlo en otras enfermedades autoinmunes donde también actúan los linfocitos B. Es el caso del lupus, una enfermedad reumática autoinmune sistémica que según datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER) afecta a 75.000 pacientes en España. De causa desconocida, cursa con brotes, más o menos suaves, que provocan inflamación, daño en articulaciones, en músculos y en otros órganos como piel, riñones, corazón y pulmones, entre otros.

Los tratamientos actuales logran remisiones prolongadas, pero para algunos no son suficientes. Así ocurrió con la joven Thu-Thao V, una de las pacientes reclutadas en este estudio piloto cuyos últimos datos se presentaron ayer, quien fue diagnosticada de lupus en 2017 en el Hospital Universitario de Erlangen

# CAR-T NO SÓLO PARA CÁNCER: PRIMER CASO DE ÉXITO EN LUPUS

Una experiencia pionera en cinco afectados con lupus eritematoso sistémico que no habían respondido a ningún tratamiento previo muestra una remisión de hasta 17 meses con esta terapia celular avanzada. "Los pacientes no sólo mejoraron rápidamente sus síntomas, sino que también perdieron la autoinmunidad asociada"

POR SONIA MORENO MADRID

(Alemania). La estudiante ha relatado que en los peores momentos de la enfermedad tenía que tomar casi 20 pastillas diarias para afrontar dolores articulares, retención de líquidos debido a insuficiencia renal, así como palpitaciones

intensas y pérdida de cabello. Tras probar con varias terapias inmunosupresoras sin éxito, los médicos recurrieron a esta inmunoterapia celular.

Thu-Thao se ha convertido en la primera paciente con una enfermedad reumatológica en recibir CAR-T. A los seis meses de la infusión de la terapia, cuando el hospital comunicó los primeros resultados en una carta en The New England, la joven aseguró que había vuelto a hacer deporte. Hoy, 17 meses después, sigue en remisión sin necesidad de tratamientos. Ella es una de los cinco (cuatro son mujeres, con una edad media de 22 años) que han recibido la terapia. Además de no responder a los abordajes convencionales, estos pacientes tenían un lupus grave, que les generaba daño renal.

Tras la infusión de las células, el seguimiento de esos pacientes (de tres a 17 meses) ha confirmado que todos experimentaron una mejoría de los síntomas, incluida la remisión de la afectación de órganos internos, así como la desaparición de los autoanticuerpos relacionados con la

enfermedad, sin necesidad de recibir otras terapias.

El médico interno y reumatólogo Georg Schett, director del Departamento de Medicina Interna 3-Reumatología e Inmunología en el Hospital de Erlangen, y uno de los investigadores principales destaca a este medio que «los pacientes no sólo mejoraron rápidamente sus síntomas, sino que también perdieron la autoinmunidad asociada al LES».

Schett se muestra optimista con la potencial aplicación de esta terapia. «Esperamos que tenga implicaciones sustanciales para los pacientes con formas graves de la enfermedad. Una sola infusión de células CAR-T anuló la enfermedad durante más de un año y los pacientes no necesitaron ningún tipo de terapia inmunosupresora, ni siquiera glucocorticoides. Por tanto, si los pacientes siguen en remisión sin tratamiento, esta terapia podría abrir una posibilidad de curación a largo plazo para los pacientes», escribe en un correo electrónico. Con estos resultados opina que la terapia podría beneficiar a «pacientes graves con afectación de órganos. Especialmente también a los que han fracasado con las terapias convencionales». Los especialistas de la

SER se muestran cautos, dado la limitada envergadura del estudio. Carlos de la Puente Bujidos, su portavoz y especialista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, comenta que «la experiencia debe movernos a la curiosidad, al optimismo y desde luego a la prudencia».

# ACUSAN A UN ORNI-TÓLOGO DE FOTO-GRAFIAR A MUJERES

El Ministerio de Ciencia y la Estación Biológica de Doñana investigan a Luis García Garrido, pionero en el anillamiento de aves, tras ser denunciado por fotografiar presuntamente a mujeres en bikini sin permiso

POR TERESA GUERRERO MADRID

L VETERANO Y prestigioso ornitólogo Luis García Garrido, pionero en el anillamiento de aves en España, está siendo investigado por haber fotografiado presuntamente a mujeres en bikini sin su permiso mientras hacían observaciones de campo en el entorno del Parque Nacional de Doñana. García, de 72 años, trabajó durante décadas en la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al CSIC, y se jubiló en 2019 pero sigue activo.

Las denuncias que han motivado las investigaciones por parte de la EBD y del Ministerio de Ciencia saltaron primero a las redes sociales el 29 de agosto. Ana Bernal, técnica de campo, fue la primera que denunció a García, asegurando en varios tuits haber sido grabada por el omitólogo.

Eloy Revilla, director de la EBD, asegura que hasta ahora no habían recibido ninguna denuncia contra García, que fue técnico de campo de este organismo: «La investigación que estamos llevando a cabo es confidencial, la hemos abierto de oficio una vez que vimos en las redes sociales esos rumores, a través del Comité de Igualdad de Doñana, y lo hemos puesto en conocimiento del CSIC», explica por teléfono Revilla, que considera que «las redes no son el lugar adecuado para este tipo de denuncias. Deberían usarse los mecanismos adecuados que existen».

Según asegura una portavoz del Ministerio de Ciencia, también tuvieron conocimiento de estos presuntos comportamientos a través de las redes sociales: «Hasta ese momento no teníamos constancia de denuncias a través de canales oficiales. Cuando lo supimos, en coordinación con el CSIC, activamos los protocolos y los mecanismos para proteger a las víctimas y asesorarlas en los pasos que quieran dar a través de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia». Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, precisa que al canal oficial habilitado por este ministerio, el mail acoso@ciencia.gov.es, han llegado denuncias de cuatro personas.

Este diario se puso en contacto con Luis García, y fue su hija, María García, quien ha respondido a las acusaciones: «Respeto profundamente el sentir de las personas que se hayan podido incomodar trabajando junto a mi padre, pero, sin duda alguna, considero que es absolutamente injusto sacar de contexto la forma de trabajar que él tiene, ya

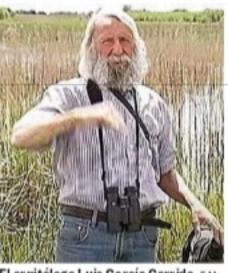

El ornitólogo Luis García Garrido. E.M.

que todo aquel que ha ido a Doñana con él es conocedor de esa manera de trabajar, nadie obliga a nadie a vestirse de ninguna manera, cada cual decide libremente cómo meterse en el agua y con qué ropa salir al campo», señala.

# EL TIEMPO

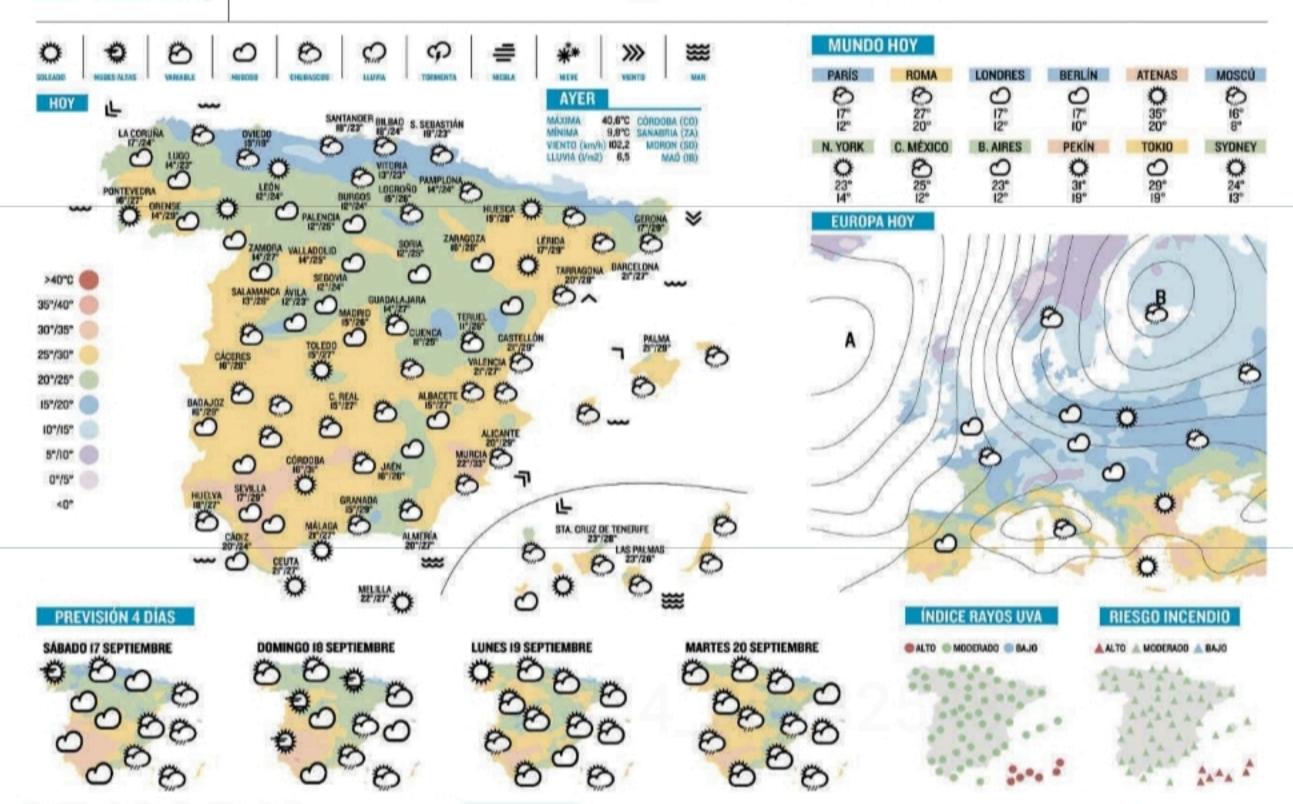

# SORTEOS

# LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del jueves:

# 5-12-24-30-46-47 (C 45, R 2)

| Aciertos | iertos Acertantes |            |  |  |
|----------|-------------------|------------|--|--|
| 6+R      | 0                 | BOTE       |  |  |
| 6        | 2                 | 633.866,92 |  |  |
| 5+C      | 1                 | 205.578,46 |  |  |
| 5        | 2/3               | 1.769,45   |  |  |
| 4        | 11.554            | 47.45      |  |  |
| 3        | 204.669           | 8          |  |  |

Jóker: 5724090

Combinación ganadora del lunes: 6-7-23-29-43-49 (C 37, R 3)

# BONOLOTO

Combinación ganadora del jueves: 7-16-18-28-37-38 (C 29, R 5)

| Acientos  | Acertantes | Euros    |  |  |
|-----------|------------|----------|--|--|
| 6         | 0          | BOTE     |  |  |
| 5 + C     | 3          | 57569,38 |  |  |
| 5         | 81         | 1.066,10 |  |  |
| 4         | 4.026      | 33,96    |  |  |
| 3         | 75.659     | 4        |  |  |
| Reintegro | 456.124    | 0,50     |  |  |

Combinación ganadora del miércoles: 9-10-11-13-16-45 (C 23, R 6)

Combinación ganadora del martes: 9-26-38-44-45-46 (C 29, R 0)

Combinación ganadora del lunes: 18-19-29-34-36-41 (C16, R9)

# CUPÓN DE LA ONCE

# 08305

La Paga: 042

El premio de este sorteo es de 35,000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

# SUPERONCE

Combinación ganadora del jueves:

Iº Sortoo: 03-09-10-13-15-18-25-29-32-38-43-44-48-60-63-66-70-74-76-80

2º Sorteo: 04-05-14-18-19-20-21-30-32-40-48-49-53-56-59-62-70-76-77-80

3°Sortes: 03-08-II-I4-28-35-37-38-42-45-46-48-61-63-66-67-68-74-75-76

TRIPLEX DE LA ONCE 340 - 764 - 519

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO PAPEL + ORBYT + PREMIUM Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# HORÓSCOPO

ARIES

ofrecentus capacidades.

(2l marzo - 20 abril)

Procura cambiar de trabajo porque

ves que ya no es posible seguir y de-

bes descubrir cuál es el que ahora te

(2l abril - 20 mayo)

Intenta corroborar una información

que te han facilitado, ya que puede

que llegues a confirmar lo que te te-

mías. Empieza haciendo preguntas.

GÉMINIS

(2l mayo - 2l junio)

La Luna hará que te sientas atraído

por personas que normalmente no te

interesan, pero tendrás mucha cu-

riosidad por saber más de ellas.

TAURO

CRUCIGRAMA



# CANCER

solfeo. I2. Dominio de internet de Antil las Neerlandesas. Comidas que se dan a los pobres en los conventos.

Cierta persona de tu círculo más cercano se opondrá a que cumplas con algunos objetivos relacionados con la vida personal y amorosa.

(22 junio - 22 julio)



(23 julio - 22 agosto) Hoy te costará controlar tus nervios y, si te dejas llevar demasiado, podrias al ejarte irremediablemente de alguien muy importante para ti.



# VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) No tiene ningún sentido que busques la respuesta fuera, pues eres el único que la sabe y que puede dar con ella. Observa más a la gente.



se utiliza coloquialmente para animar, aplaudir, o jalear. Torció. 6. Arbo ledas, espesuras. 7. Pieza de artillería para arrojar granadas. Lo hace el soldado

con la bandera. 8. Mañosos, astutos, ladinos. 9. De los dedos. 10. Hacen desaparecer. 11. Terreno poblado de jaras. Primera nota de la escala musical en

Enojosas. Nos. VERTICALES: 1. Apegarse. 2. Satin. En. 3. In. Listo. 4. Caribe. J. 5. Olé. Arcó. 6. M. Selvas. 7. Obús. Iza. 8. Arteros. 9. Digital. 10. Eliminan. SOLUCIONES: HORIZONTALES: I. Así como. Deja. 2. Panal. Bailan. 3. Et. Resurgir. 4. Gili. Estimas. 5. Anibal. Etilo. 6. R. Servirán. P. 7. Set. Cazolada. 8.

# LIBRA

de I.a persona plural.

(22 septiembre - 22 octubre) Tendrías que tomarte los consejos con una pizca de tolerancia, pues lo hacen con la mejor intención. No debes pensar tan mal de las personas.



# ESCO RPIO

(23 octubre - 21 noviembre) Por fin podrás reunir el valor necesario para abandonar las antiguas pautas y explorar nuevas maneras



de ser, ensanchando tu horizonte.





# SAGITARIO

(22 n oviembre - 22 diciembre) La vitalidad que normalmente tienes puede verse afectada por los excesos que estás cometiendo últimamente y notarás algunos de ellos.



# **CAPRICORNIO**

PASATIEMPOSWEB.COM

II. Jaral. Do. IZ. An. Sopas.

PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.-I. Además. Se ausenta de un lugar. 2. Estructura de

cera de las colmenas, constituida por pequeñas celdas o casillas de

forma hexagonal donde las a bejas guardan la miel y los huevos repro-

ductores. Eje cutan movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies. 3. Nombre de extraterrestre. Surgir de nuevo. 4. Ingenuo, idio-

ta. Consideraciones y aprecios que se hacen de una persona o cosa

por su calidad y circunstancias. 5. General cartaginés. Radical forma-

do de carbono e hidrógeno. 6. Atenderán a los clientes. 7. Parte prin-

cipal en que se divide un partido de tenis o voleibol. Cantidad de comi-

da que cabe en una cazuela. 8. Irritantes. Forma el dativo y acusativo

VERTICALES.- I. Encapricharse, encariñarse. 2. Madera semejante al no-

gal. Al revés, símbolo del neón. 3. Prefijo que indica, negación o prohibi-

ción. Que está preparado para hacer algo o usarse. 4. Relativo a un pueblo

indígena del norte de América del Sury de las Antillas. 5. Interjección que

(23 diciembre - 21 enero) Intenta no ponerte muy emocional y mira las cosas con perspectiva, será la única forma de que aciertes con tus decisiones y no cometas errores.



# ACUARIO

(22 enero - 21 febrero) Posiblemente empieces a considerar las razones por las cuales debes luchar y te atrevas a hacer cosas



# PISCIS

que no te habí as imaginado nunca.

(22 febrero - 20 marzo)

Expresa tus pensamientos, aunque en algunos momentos sientas que luchas contrati mismo, ya que en el fondo sabes que eso es lo correcto.

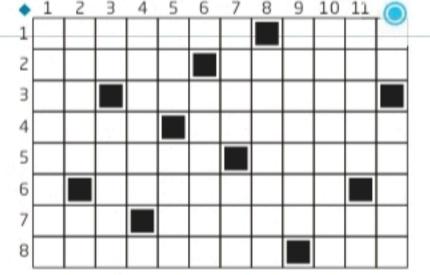

# FUELVE ELFUTBOL!

**VUELVE LA GUÍA MARCA DE LA LIGA** 





+384 PÁGINAS

Incluye todas

las competiciones del

**FÚTBOL FEMENINO** 

Consigue en tu quiosco la guía de fútbol más completa del mercado: la Guía MARCA de La Liga. Los mejores análisis y estadísticas, todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más...

iNo te quedes sin ella!

MARGA

# Aprende Inglés

con Disney English Vaughan



Una colección única para que tus hijos aprendan inglés con sus profesores Vaughan y sus personajes Disney favoritos



SÁBADO 10 Primera entrega

- Cuento en versión bilingüe (inglés/español)
- Actividades variadas de vocabulario y gramática
- Con audios divertidos y didácticos con profesores Vaughan

# Ellos solos podrán seguir la historia y hacer las actividades en inglés

# **PRÓXIMAS ENTREGAS**



17 SEPTIEMBRE FROZEN



24 SEPTIEMBRE MONSTERS, INC.

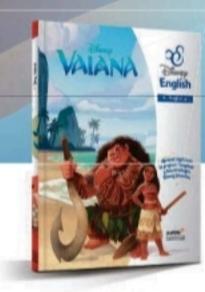

VAIANA



www.elmundo.es/promociones





Cada sábado una nueva entrega con

© 2022 Disney/Pixar. Promoción válida en Península. Unidades limitadas. Bases depositadas en www.elmundo.es/promociones/ Teléfono de atención al diente 91 205 37 12

# **TELEVISIÓN**

## GENERALISTAS

15.00 Telediario I.

#### La I

8.00 La hora de La I. 11.30 Hablando claro. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Hablando claro. 14.50 El tiemp o.

15.55 Informativo territorial. 16.20 Cine, «Una mujer a su lado». Alemania. 2016. 90

min. Director: Carlo Rola. 17.50 Servir y proteger. 18.50 El cazador.

19.50 Te ha tocado. 20.30 Aqui la Tierra. 21.00 Telediario 2. 21.55 La suerte en tus manos.

22.15 Cine. «The Gentlemen: Los señores de la mafia». EEUU. 2020. II3 min. 0.00 Cine. «No soy tu enemigo». EEUU. 2019.

2.05 This Is Us. «Kyle» y «La piscina».

# La 2

12.45 Sin equipaje. 13.15 Mañanas de cine. «Adiós Gringo».

14.45 Las recetas de Julie con Thierry Marx.

15.45 Sabery ganar. 16.30 Grandes documentales. 16.30 Elefantes de cerca.

18.05 El escarabajo verde. 18.55 Suiza, el corazón de los Alpes.

19.45 La 2 express. 20.00 Dias de cine.

20.30 Gala de inauguración del Festival de Cine de San Sebastián.

21.30 Planogeneral. 22.00 Historia de nu estro cine. «La Colmena». 23.52 Historia de nu estro

cine. «Los farsantes». Documenta2.

Ingeniería Antigua.

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñ an o. 13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I. 15.45 Deportes.

16,00 Cocina abierta con Karlos Arguiñ an o. 16.02 El tiempo.

16,30 Amar es para siempre. 17.45 Tierra amarga. 19.00 ¡Boom!

20.00 Pasapalabra. Antena 3 Noticias 2. 21.00 21.45 Deportes.

21.55 El tiempo. 22.10 Veo cómo cantas. 23.42 Veo cómo cantas.

1.14 Veo cómo cantas. 2.45 Live Casino. 3.30 Play Uzu Nights.

Cuatro

7.10

7.40

8.20

9.15

Cuatro

En directo.

Cuatro.

4.15 Joyas TV. 4.35 Minutos musicales.

Mejor Ilama a Kiko.

¡Toma salami!

Alta tensión.

Alerta Cobra.

13.15 En boca de todos.

14.50 Noticias Deportes

15.00 Alta tensión.

19.15 Cuatro al dia.

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates.

21.45 First Dates.

15.45 Todo es mentira.

17.15 FIBA Eurobasket

2022. «Polonia-Francia».

20.40 Noticias Deportes

20.00 Cuatro al día a las 20 h.

22.30 El blockbuster, «Figu-

ras ocultas». EEUU. 2016.

0.55 Cine Cuatro. «El

último beso del Káiser».

#### VEO DMax

tralia

Informativos Telecinco. Previo: El programa de entes.

Ana Rosa. 9.00 El programa de Ana Rosa. Presentado por Patricia Pardo y Joaquin Prat.

13.30 Ya es mediodía 15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes.

Telecinco

7.00

8.55

2.50

9.00

edición.

edición.

15.50 El tiempo. 16.00 Sálvame limón. 17.00 Sálvame naranja. 20.00 Previo FIBA Eurobas-

ket 2022. En directo. 20.30 FIBA Eurobasket 2022. «Alemania-España». En directo.

22.30 Viernes deluxe. 2.00 Casino Gran Madrid Online Show. 2.30 ¡Toma salami!

Esperanza Gracia.

La Sexta

7.30 Previo Aruser@s.

Aruser@s.

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna.

stas y otras recetas de la

22.30 Equipo de investi-

gación, «Caso Shakira».

Pokerstars.

Live Casino.

Minutos musicales.

conspiranoia».

2.50

3.20

4.05

«Terraplanistas, negacioni-

20.00 La Sexta noticias 2ª

14.30 La Sexta noticias Iª

11.00 Al rojo vivo.

15.10 Jugones.

15.45 Zapeando.

El horóscopo de

6.50Dú o de supervivi-

8.20 Aventura en pelotas. 11.00 Curiosidades de la Tierra

12.00 Alienigenas.

13,55 Expedición al pasado. 15.50 La fiebre del oro. 17.45 Camion eros de Aus-

20.35 Asi se hace. Incluye «Tubos de LED», «Drones comerciales» y «Morteros». 22.00 Detective americano, con Joe Kenda, Incluye «Abre

asesinos». 23.55 La voz de los muertos. Incluye «Superficial» y «Para que duela más».

los postigos» y «Capitolio y

1.45 Desaparecidos. Incluye «El largo camino a casa» y «Con casi 14 años».

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eu carística.

TRECE

12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al dia.

15.00 Don Matteo.

ciudad fronteriza».

21.05 Trece al dia.

mundo.

12.30 Trece al mediodia.

14.30 Trece noticias I4:30.

16.00 Cine. «La leyenda del

18.15 Cinewestern, «Dallas,

20.30 Trecenoticias 20:30.

21.30 El tiempo en Trece.

21.35 Misioneros por el

21.55 Cine Classics. «El

ángel y el pistolero». EEUU.

0.15 Cine. «El hombre de la

14.50 El tiempo en Trece.

indomable», EEUU, 1967.

18.00 Abiert o redacción.

de vida.

### #0

7.00 Energia: el motor de la

historia, «Guerra». 8.05 Grandes inventos. 9.50 Esclavos.

12.26 Magallanes: la primera vuelta al mundo. 13.25 Martinez y Hermanos.

14.25 La Resistencia. 15,40 Cine, «Tú la letra, vo la música». EEUU. 2007. 17.21 Cine. «El bar Coyote».

19.00 Titanic: la creación de un gigante.

19.57 Rojo Caramelo. 20.25 Ilustres ignorantes. 21.04 Miláy Levy.

22.00 Isabel II: madrey monarca. 22.53 Isabel II: Dios salve a

la reina 23.49 Martinez y Hermanos.

0.48 Rojo Caramelo. 1.18 Ilustres ignorantes.

# ETB 2

6.40 House doctor: quélepasa a mi casa? Emisión de dos episodios.

8.05 La tienda de Galería del Coleccion ista.

9.05 House doctor: ¿qué le pasa a mi casa?

TEN

Emisión de dos episodios. 11.00 Caso cerrado. 17.45 Ladrón de guante

blanco. «En la mira». 18.40 Sin cita previa. Emisión de los capítulos

«El mundo según Jake» y «Soporte vital». 20.20 House. Emisión de los capítulos «Elegidos para

la gloria», «97 segundos» y «Los ángeles de la guarda». 22.55 Hermanos asesinos. Emisión detres episodios. 1.30 Killer.

2.15 European Poker Tour.

2.068.000 18,4%

20%

1.985.000

# AUTONÓ MICAS

### Telemadrid

7.00 Buenos días, Madrid. 11.35 I20 minutos. 14.00 Telenoticias.

15.00 Deportes.

15.25 El tiempo. 15.35 Cin e de sobremesa.

«Los piratas de Malasia». 17.30 Cinewestern. «Furia apache», Alemania, 1963. Director: Harald Reinl.

19.20 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias.

21.00 Deportes.

21.10 El tiempo. 21.20 Juntos.

22.15 El megahit presentación. 22.20 El megahit. «Red II». Francia, Canadá, EEUU.

0.20 Mi cámaray yo. Plan Renove. 2.05 3.20 El punto sobre la

historia. 4.20 Telenoticias.

9.10 Historias a bocados. 10.15 Vascos por el mundo. 11.30 En Jake.

14.05 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.40 Teleberri kirolak. 16.05 Eguraldia.

16.30 Esto no es normal. 17.50 Lingo.

18.55 Nos echamos a la calle. 20.05 A bocados verano.

«Raviolis de vieiras con salsa de su coral con Dani Alvarez».

21.00 Teleberri. 21.45 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.25 Cine éxito. «Sobre ruedas». Francia, Bélgica.

0.30 Cine 2. «Pastel de pera con lavanda».

2.10 Atrápame si puedes.

### 3.00 Esto no es normal.

# TV3

8.00 Els matins. 10.30 Totes mou.

13.50 Telenoticies comarques.

14.30 Telen oficies migdia. 15.40 Cuines. «Sopa de

préssecs i marial luïs a». 15.55 Com si fos ahir.

16.40 Planta baixa. 20.15 Tot són problemes.

21.00 Telenotícies vespre. 22.10 La gran pel·lícula. «El caçador d'ocells». Noruega,

R.U. 2019, 100 min. Director: Ross Clarke. 23.55 Cine. «Les nenes».

España, 2020, 97 min. Directora: Pilar Palomero.

1.35 Més 324.

Noticies 3/24. 3.30 Rumba a l'estudi. 4.00

5.00 Folc a l'estudi.

«Enric Ez».

### Canal Sur

6.35 Los repobladores. 7.15 Andalucía directo.

Despierta Andalucía. 11.00 Andalucía por el mundo. «La Haya».

12.10 Callejeando 12.50 Mesa de análisis. 14.15 Desconexiones.

14.30 Canal Sur Noticias 15.30 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. Magazine informativo basado en reportajes en directo y en conexiones con distintos

puntos de la geografia andaluza. 19.50 Cómetelo, «Magdalenas y mousse de arándanos».

20.30 Canal Sur Noticias. 21.50 Atrápame si puedes.

23.00 El show de Bertin. 1.00 El show de Bertin.

4.00

# Canal Sur música.

# PARA NO PERDERSE

# 21.25 / La 2

# Jenaro Castro invita a Ana Guerra a 'Plano General'

Este lunes 19 se cumple un año de la erupción del volcán de La Palma. El programa de RTVE Plano General, dirigido y presentado por el periodista Jenaro Crespo, conmemora el acontecimiento con Ana Guerra como invitada, que canta a capela para el programa y dedica una canción a todos sus paisanos canarios, y

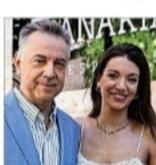

Castroy Ana Guerra.

en especial a La Palma, titulada Vivo en un archipiėlago. Además, Guerra se somete a todas las secciones del programa, como La semblanza, en la que participa su amigo y compañero de Operación Triunfo 2017 Ricky Merino; Sala de prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad; En un rincón del alma, relativa al aspecto humano de los entrevistados; Primer plano, en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio; y El muro, en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada como filosofía de su propia personalidad.

# ÍNDICE DE AUDIENCIA

# Minuto de oro

más car a de hierro».

14 de septiembre de 2022

| Pasapaiabra / Anti | ena 3        |         |
|--------------------|--------------|---------|
| Hora               | Espectadores | 'Share' |
| 21:00h.            | 3.051.000    | 28.7%   |

# Programas más vistos

14 de septiembre de 2022 Noticias 2 / Antena 3 Noticias I / Antena 3

Pasapalabra / Antena 3 1.898.000 21,3% El hormiguero / Antena 3 1.848.000 14,2% La ruleta de la suert e / Antena 3 1.651.000 21,1% La esposa / Telecinco 1.425.000 17,1%

Informativos 15:00 / Telecinco 1.353.000 13,5% FUENTE: Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media:

A PUNT 7.00 Les noticies del mati. 10.00 Comunitat Valenciana des de l'aire.

10.15 Meridià zero. 11.05 Valencians al món. 12.20 La cuina de Morera.

13.00 Terra viva. 14.00 A Punt Noticies.

15.30 Atrapa'm si pots. 16.30 L'Algueria Blanca. 17.10 Bona vesprada. 20.10 La cuina de Morera.

«Coca d'anguila fumada amb

tomaca concassé i Ensalada

de saladures». 21.00 A Punt Noticies. Nit. 22.00 Cine. «Davall de

l'arena». 23.35 Crims. 1.25 A Punt Noticies. Nit.

Presentado por Rosa Romero y Alex Sanjaime. 2.15 Terra viva.

# IB3 TELEVISIÓN

9.00 Aldia. 11.00 Els dematins.

13.40 Méteo. 13.50 Cuina amb Santi Taura, «Conserva de tomà-

tigues». 13.58 IB3 Noticies migdia.

15.25 El temps migdia. 15.35 Cuina amb Santi

Taura, «Sipia amb ciurons», 16.00 Agafa'm si pots!

17.00 Cinc dies. 20.28 IB3 Noticies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.35 Jo en sé + que tu. 22.25 Cine. «Quantum of Solace». R.U., EEUU. 2008.

Director: Marc Forster. 0.10 Cine. «Caça a l'assassi».

2.05 IB3 Noticies vespre. 2.45 El temps vespre. 2.50 Jo en sé + que tu.

# Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

# SUDOKU

| FÁCIL 16-09-2022 |     |   |     |   |   |   |     |     |    |
|------------------|-----|---|-----|---|---|---|-----|-----|----|
| 6                | 1   |   | . " |   |   | 4 | - 3 |     | )  |
|                  | 5   |   | 7   |   | 9 |   |     |     | ĺ  |
|                  |     | 1 |     | 1 | 5 |   | 3   | - 7 | ١  |
| 1                |     |   | 5   |   | 6 | 8 | 9   | 2   | 1  |
| 2                |     | 6 | 1   | 9 |   | 5 | 7   | 3   | ŀ  |
| 5                | 1 2 |   | 2   | 7 | 7 | 6 |     | 1   | ١, |
|                  |     | 1 |     | 2 | 7 |   | 6   | ,   | 1  |
|                  |     |   |     | 8 |   |   |     | 7   | l, |
|                  | 6   |   |     | 5 | - | m | 4   |     | 1  |

# DIFÍCIL 16-09-2022

|   | 3 |   |   | 7 |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 6 |   | 9 |   |   |   |   |   | 3    |
|   | 5 | , | 2 | 8 | 3 |   | 4 | - 21 |
|   | 7 |   |   |   |   | 1 |   |      |
| 1 |   | 2 |   |   |   | , |   | -    |
|   | 6 | 1 | ē | 5 |   |   |   | 8    |
| 3 |   | 7 | 6 | 1 | 9 |   | 5 |      |
|   |   |   |   |   |   | 3 |   | 9    |
| 5 | 1 |   |   |   |   |   |   |      |

# CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# SOLUCIÓN FÁCIL 15-09-2022

|     | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|     | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 |  |
|     | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 |  |
|     | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 |  |
|     | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 |  |
|     | 8 |   |   | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 |  |
| - 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 |  |
|     | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 |  |
|     | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 |  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

### SOLUCIÓN DIFÍCIL 15-09-2022 6 4

|   | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
|   | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 |
|   | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 |
|   | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|   | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 |
|   | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |

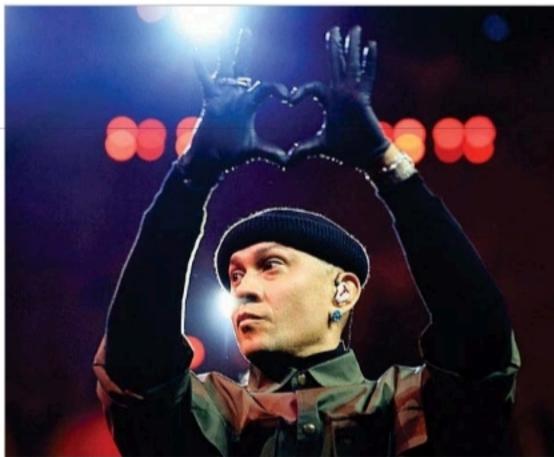



# LA ENTREVISTA FINAL



TABOO. Nacido como Jaime Luis Gómez. Los Ángeles, 1970. Músico, miembro de Black Eyed Peas, el grupo de los 31 millones de discos vendidos. Este año, 'su' canción se llama 'Don't you worry' y tiene a Shakira al micro.

# «Si no estoy muriendo es que ya estoy bien»

# **LUIS ALEMANY**

Pregunta.- He buscado Black Eyed Peas en una base de datos académica y encontré una tesis doctoral que, por lo que entiendo, habla de lo que hay de protesta en su música bajo un aspecto festivo. Respuesta.– La palabra protesta... Me cuesta un poco, pero quizá... Nosotros somos sólo unos humanos positivos, que queremos cambiar el mundo con la música. Y si no lo cambiamos, intentamos al menos cambiar algunos momentos, ofrecer temas para celebrar la vida, música para supervivientes como yo, que superé el cáncer. Ahora aprecio las cosas chicas; no el dinero ni la fama si-

no las cosas que me aporta de verdad. Nuestra música es celebración de la vida, una música de optimismo no de protesta. Where is love? es una canción para unir a la gente. I gotta feeling es una canción para celebrar... Don't you worry es una manera de decimos que todo va a estar bien después de la pandemia.

P.– Pero la vida a veces es una porquería: está llena de momentos de soledad y de tristeza, no es I gotta feeling.

R.– Amigo, no hay nada tan grave. Te lo digo yo que he pasado el cáncer, que he luchado por la vida. Las cosas que te angustian, todo eso del dinero, de las peleas con la novia, esas mierdas con las que nos estresamos todos, se ven con otra perspectiva. Yo luché, batallé y ya mero me mori... Y ahora, cuando escribo Don't you worry es porque eso es lo que siento. Si no me estoy muriendo en un hospital, eso es que ya estoy bien.

P.– ¿Cuál era su relación con la música durante la enfermedad?

R. Escribí una canción, The fight, sobre mi experiencia, sobre la quimioterapia... Aquello era como ir a la guerra. Como \*

un terremoto por dentro. Cada vez que lo pienso me emociono... Esos días veía vídeos de baile de los años 30, de Fred Astaire, Escuchaba a Bob Marley, Stevie Wonder, A Tribe Called Quest, De la Soul... Músicas de cuando era niño. También veia vídeos de la NBA de los 80 y los 90, del Dream Team en Barcelona. Aquello me llevaba a una infancia en la que todo iba bien. La nostalgia me consolaba de la depresión y del dolor. Mi cuerpo estaba jodido, tenía un tumor como una pelota de tenis en la espalda, me quitaron un testículo... pero la mente estaba en otro sitio.

P.– ¿Cuánto duró aquello?

R.– Doce semanas, cinco horas al día de quimio, un montón de morfina. Perdí el pelo y las cejas, la piel se me puso amarilla... Pero también venci a mi ego.

P.– Hábleme de sus libros.

R.- El último se llama Un libro para niños sobre la identidad. Quería que los niños sientan confianza, sean lo que sean: raza, sexualidad, género. Yo soy nativo americano por un lado, mexicano por el otro, crecí en Los Ángeles, aislado de esa historia. Cuando conecté con mi historia, quise compartir ese orgullo que aprendí a tener.

P.– Cuando usted tenía 18 años, ¿llevaba con orgullo lo de ser medio mexicano medio nativo americano? ¿O era un motivo de conflicto personal?

R – Era complicado. Parecía que nunca estabas a la altura. Si eras mexicano y hablabas mal en español, siempre había alguien que te decia que no eras un verdadero americano. Pero si hablabas bien español, venía otro alguien que te decía que se burlaba y por ser un espalda mojada. Con los nativos americanos pasaba lo mismo, siempre había quien te juzgara, quien te dijera: «Vives en la ciudad, no eres uno de los nuestros».

P.- ¿Qué tiene de especial Black Eyed Peas para sobrevivir entre tantos grupos?

R.– Que somos hermanos entre nosotros. P.- Mire los Rolling Stones, que no se aguantan entre ellos.

P.– Lo pienso a veces y me da pena.

I A LIL TIRA A SI PUDIERA ELEGIR UN MOMENTO DE LA HISTORIA DEL POP PARA VIVIR EN ÉL.

¿QUÉ DIRÍA? Los años de la Motown. Porque las canciones eran para bailar y para enamorar, pero también estaban llenas de mensajes. Ahora no, ahora estamos todos pendientes de la pantalla, nos da igual lo que dicen las canciones.



# Pedroblindado

No hay que remontarse a Pericles para descubrir políticos con talento como Churchill, héroes como De Gaulle o estadistas populares como Obama. Gozaron de carisma y encandilaron a las masas y en algunos casos, según Weber, lograron cambiar la Historia.

Otros tienen talento para llegar al poder y fracasan a la hora de gobernar, como parece ser el caso de Pedro Sánchez. Por más que lo intenta, no consigue la aceptación de la mayoría y se comporta como un líder de la oposición más que como un jefe del Gobierno. Algunos achacan ese déficit de popularidad de Sánchez a su fanfarronería y a su falta de autocrítica. No le perdonan que sea soberbio y, encima, farolero.

Para sus criticos en el socialismo, el problema es el día después: como presidente del Gobierno se irá cuando pierda las elecciones, pero como líder del PSOE está blindado. Si el partido se sublevara contra él, no podría echarlo porque bloqueó la Ejecutiva para que no le volviera a ocurrir lo de 2016, cuando lo despidieron. Pedro Sánchez dice siempre que asume en primera persona los errores de su actuación política. Aunque no es verdad, porque después de decirlo se comporta con arrogancia, agresividad y falta de modestia.

Ahora podemos saber en un instante el nivel de nuestra popularidad o impopularidad. Mediante un clic conocemos el número de seguidores, sabemos si la gente nos detesta. Todos los días salen encuestas sobre la situación de los líderes. Los políticos están al tanto de su nivel de aceptación y ya saben que, al final, las elecciones son un campeonato de popularidad. Hoy en día, el presidente no conseguiría superar los 100 escaños, y ahora llega lo más grave para una Europa al borde de la recesión, con una España que registra los peores resultados económicos entre los grandes países de la Unión.

Sabemos que Sánchez quiere aguantar hasta el 2023, más allá de los resultados en las autonómicas y locales. Si a los barones regionales y a los alcaldes del PSOE les dieran un revolcón el 26 de mayo no habría ninguna posibilidad de motín ante una Ejecutiva fortificada. Aún en el caso de una escabechina, como ocurrió en las andaluzas. Sólo una revuelta en el Congreso de los Diputados impediría que aguante hasta diciembre del 2023.

# PRÓXIMO SÁBADO 17 GRATIS CON Expansión

# **CURSO DE FINANZAS PERSONALES**





Primera entrega

10 SEPTIEMBRE

planes de pensiones, metales preciosos y arte



Segunda entrega

17 SEPTIEMBRE

Invertir en casas, garajes y locales comerciales. Hipotecas a tipo fijo y variable



Tercera entrega

**24 SEPTIEMBRE** 

Fondos de inversión, renta fija pública y privada, dividendos y criptomonedas

**Expansión**